### Diálogo con los CEO de Galicia, Macro y Santander

Bancos: los desafíos del nuevo contexto, el renacer del crédito y el futuro del efectivo \_\_ P. 16 y 17



Hoy habla la Fed Wall Street solo espera un recorte más de tasas\_\_\_P.23

# El Cronista

W W W . C R O N I S T A . C O M

MIÉRCOLES

12 DE JUNIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.651 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500



BUENOS AIRES . ARGENTINA



Luis Caputo trató de dar señales tranquilizadoras a los inversores, mientras que Guillermo Francos se concentró en hacer acuerdos con gobernadores

EL GOBIERNO BUSCA CERRAR LA NEGOCIACIÓN PERO AÚN PELEA EL QUÓRUM

# Tensa vigilia financiera a la espera de un reñido final en el Senado por la Ley Bases

El riesgo país volvió a superar los 1500 puntos. Con poca oferta exportadora, el Central tuvo que vender u\$s 31 millones y el blue quedó cerca de los \$1300. Cayeron los ADR y el Merval

Caputo buscó dar señales positivas: avisó que llega la luz verde del FMI al desembolso y arranca la discusión del nuevo acuerdo. Dos senadores de Santa Cruz pusieron en duda su voto a favor

El Gobierno está preparado para negociar hasta el final, con tal de conseguir la aprobación en el Senado de la Ley Bases. Su objetivo es que los legisladores voten la norma en general antes de que Javier Milei embarque rumbo a Italia, a las 22.30, porque saben que es la última oportunidad que tienen de contar con el voto de desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Hasta entonces, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscará cerrar todas las discusiones abiertas esta semana, ya que varios de los retoques discutidos sobre la hora serán incorporados durante el debate en particular del articulado en el recinto. Como era de esperar, ayer aparecieron algunas voces que amenazaban con hacer naufragar la sesión, como fue el caso de dos senadores santacruceños, que pidieron priorizar el debate de la movilidad jubilatoria. El radical Martín Lousteau, autor de un dictamen de minoría, avisó que dará quórum, gesto que le dio algo de tranquilidad al Gobierno. En materia financiera, se espera que el sea volátil, ya que las apuestas se ganarán o perderán el jueves. \_\_\_P. 4,5,6,7,8,10 y 14

### ENARSA SE CONVERTIRÁ EN LA OPERADORA

#### ZOOM EDITORIAL

Nueva resolución del BCRA recrudece la guerra entre los bancos y Galperin

Horacio Riggi
Subdirector Periodístico
\_\_p. 2\_\_\_

#### > ESCENARIO

Kicillof alineó al PJ bonaerense para pedirle a Caputo \$ 6,3 billones

Analía Argento
Periodista
\_\_p. 9\_\_

### FINANCIAL TIMES

Milei quiere que la Argentina sea un "centro mundial" de inteligencia artificial

\_\_p. 22\_\_



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

### • OPINIÓN

Importación temporaria: una opción para bajar costos

Leandro Pugliese
Profesor de Comercio
Internacional, UNLAM
\_\_\_p. 3\_\_\_

### SOLO RENOVARÁN LAS LETRAS QUE VENCEN

Ponen pausa en la estrategia de migrar pesos del BCRA al Tesoro con la colocación de Lecap \_\_ 1.15

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Ante los infundados rumores, aclaramos que en caso que se apruebe la ley Bases, la baja del impuesto PAIS no viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling"

Luis Caputo
Ministro de Economía

#### ▶ EL NÚMERO DE HOY

\$1,3

millones de ingreso precisó en mayo una familia tipo en CABA para ser considerada de clase media

#### > ZOOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

"Estas operaciones Mercado Pago no las puede realizar en México, donde se vio obligada a solicitar una licencia bancaria", reclaman los

bancos.

### Nueva resolución del BCRA recrudece la guerra entre los bancos y Galperin

na nueva pelea estalló entre los bancos y Mercado Pago, la fintech del empresario dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin. Es que a partir de la comunicación 8083 del Banco Central (BCRA), Mercado Pago tiene vía libre para captar depósitos del público, depositarlos en la entidad financiera que mejor le pague y quedarse con ese rendimiento.

De esta manera, Mercado Pago podrá captar recursos del público e intermediarlos en el sistema financiero, sin contar con una licencia bancaria ni estar sujeto a las normas del BCRA que deben cumplir los bancos.

Estas operaciones Mercado Pago no las puede realizar en México, donde se vio obligada a solicitar una licencia bancaria.

Ayer, durante el agasajo por el Día del Periodista, Javier Bolzico, presidente de Adeba, la cámara que agrupa a las entidades bancarias de capitales nacionales, dijo que "tras la interoperabilidad en pagos con tarjetas de crédito con código QR, los bancos piden "competir en igualdad de condiciones" en otras áreas. "Se abrió la competencia solo en el mundo físico. La competencia está limitada en los pagos del comercio online. Un próximo desafío será abrir a la sana competencia y democratizar los pagos en el comercio online. También el pago de transporte de pasajero debe abrirse".

Si bien no lo mencionó explícitamente, el primer pedido fue un nuevo tiro por elevación contra Mercado Pago, que fue denunciado por este tema por MODO ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Desde Mercado Pago el mensaje a los bancos trata de ser conciliador: "El esfuerzo de Mercado Pago y otras fintech en la promoción de la inclusión financiera y la digitalización, ha favorecido a la reducción del uso de dinero en efectivo y por consiguiente, en el costo en el que debe incurrir todo el sistema financiero".

Pero más allá de lo que pretende Mercado Pago, lo cierto es que los bancos están que trinan porque sospechan que la empresa de Galperin obtiene beneficios con lo que no se puede competir. "Cuando vos depositas en Mercado Pago pueden pasar dos cosas: la primera que hayas autorizado a que te lo pongan en el Fondo Común de Inversiones (FCI), y te dan el rendimiento (neto de la comisión pactado), o que dejes el dinero en tu cuenta sin invertir. En el segundo caso, hasta hoy, tenían la obligación de darte a vos el rendimiento que Mercado Pago obtenía por tus fundos, que ellos depositaban en un banco. Ahora se los pueden quedar ellos", asegura una fuente de uno de los principales bancos privados de la Argentina.

La pelea promete seguir, en eso están todos de acuerdo.

### LA FOTO DEL DÍA

### CRÉDITO: NA

### Escaló una torre sin red y fue preso

No le salió bien la maniobra a Marcin Banot, el influencer polaco que este martes se trepó a uno de los edificios más altos de Catalinas (la Torre Globant) sin protección. Terminó rescatado por los bomberos en el piso 28, en el marco de un operativo del que participó la Policía de la Ciudad y el SAME. Un fiscal porteño ordenó el arresto del trepador, acusado por el delito de violación de domicilio. Podría recibir una pena de 6 meses a dos años de prisión. Horas antes, había iniciado el escalamiento del edificio, vestido con la camiseta de la Selección argentina y con una cámara como único testigo. Había intentado la misma "gesta" la semana pasada, pero fue frenado en el piso 4.





La frase del día

Federico Sturzenegger

Asesor presidencial

"Yo en el Gobierno hago desregulación, las preguntas de la macro se las dejo al ministro. Si una economía libre es en la que queremos vivir y nos hace ricos, ¿por qué no somos libres? La respuesta está en que a alguien le interesa que eso no seas así. El Partido Justicialista en Argentina es el gestor del status quo, de la casta, de los intereses creados, es el partido conservador de Argentina"

OPINION

**Leandro Pugliese** Profesor de Comercio Internacional, UNLAM



# Importación temporaria: una opción para bajar costos

n tiempos de búsqueda de alternativas para que las empresasexportadoras reduzcan costos, el régimen aduanero de importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial (amparado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1330/04 y sus modificatorias) se presenta como una oportunidad. Es decir, las empresas que utilizan insumos importados para la elaboración de productos de exportación pueden beneficiarse significativamente de este régimen aduanero.

Los procesos productivos contemplados por este régimen de fomento a las exportaciones abarcan una variedad de actividades incluyendo procesos de manufactura, elaboración, combinación, mezcla, rehabilitación, montaje e incorporación de aparatos que aporten perfeccionamiento tecnológico y/o funcional, entre otros procesos que no desvirtúen la finalidad del régimen.

La ventaja de importar temporariamente los insumos utilizados en la elaboración de mercaderías de exportación radica en que no se deben abonar tributos de importación (derechos de importación, tasa de estadística, IVA, IVA adicional, Ganancias e Ingresos Brutos), sino que estos deben garantizarse.

Además, el pago al exterior por los insumos importados que requieran el ingreso al Mercado Libre de Cambio (MLC) no está gravado con el impuesto PAIS, impuesto que aún se encuentra vigente.

Asimismo, se reducen los montos a pagar en concepto de derecho de exportación, ya que no corresponderá el pago de derecho de exportación por el valor proporcional en aduana de los insumos importados temporariamente que se hayan utilizado para elaborar a la mercadería exportada.



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

Adicionalmente, los insumos importados temporariamente gozan de beneficios que simplifican las importaciones con menos burocracia. Estos beneficios incluyen que el importador no debe cumplir con el Sistema Estadístico de Importaciones, es decir no requiere SEDI, ni otras intervenciones destinadas a certificar el cumplimiento de normas argentinas, tales como seguridad eléctrica, el sistema métrico legal argentino, etiquetado y lo determinado por el Instituto Geográfico Nacional.

Tampoco se les aplican las prohibiciones de carácter económico a las importaciones. Todo esto se debe a que los insumos importados temporariamente deben ser utilizados exclusivamente para la producción de mercaderías cuyo destino final es la exportación.

### CÓMO APROVECHAR ESTE RÉGIMEN

#### SI LE INTERESA UTILIZAR ESTE RÉ-GIMEN ADUANERO, DEBERÁ TENER **EN CUENTA ALGUNAS PARTICULA-**RIDADES.

- Para poder beneficiarse de este régimen, la empresa debe registrarse ante la Secretaría de Industria y Comercio como usuario del régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial.
- · Además, debe tramitar un certificado que establezca la relación entre el insumo importado temporariamente y el producto de exportación. Este documento, denominado Certificado de Tipificación de Importación Temporaria

(CTTT), es indispensable tanto para la importación de los insumos como para la exportación de los productos elaborados con ellos. En conclusión, no es suficiente con que la empresa esté registrada como importadora y exportadora sino también debe cumplir con requisitos adicionales específicos para po-

- der utilizar el régimen. · La empresa asume la responsabilidad de cumplir con la exportación de las mercaderías elaboradas con los insumos importados temporariamente en un plazo de tiempo establecido específicamente por la normativa.
- Los insumos importados y los productos que estén a la espera de ser exportados, deberán permanecer almace-

La ventaja de importar temporariamente los insumos utilizados en la elaboración de mercaderías de exportación radica en que no se deben abonar tributos de importación

nados en el domicilio informado en el despacho de importación y deberán estar claramente identificados como mercaderías sometidas al régimen de importación temporaria.

- · Es fundamental mantener la trazabilidad de los insumos importados temporariamente desde su importación, pasando por su utilización en el proceso productivo, hasta su re-exportación transformado en el producto resultante.
- Con el objetivo de corroborar el cumplimiento del régimen, la aduana podrá realizar controles de stock de los insumos importados temporariamente mediante visitas al domicilio donde se haya informado que permanecerán los insumos, lo que se denomina "comprobaciones de destino", y la Secretaría de Industria y Comercio podría inspeccionar el proceso productivo, según lo reglamentado por la Resolución 32/2024 emitida recientemente por la mencionada Secretaría.

### LAS CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR

En primera instancia, se exigirá el pago de los tributos no abonados.

Además, se impondrán multas a la empresa y, en casos más graves, podría ser suspendida tanto del uso del régimen como del registro de importadores y exportadores.

Por lo tanto, es esencial ser responsables y ordenados en la utilización y el cumplimiento de los requisitos del régimen para evitar perder los beneficios económicos obtenidos.\_\_\_

El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

### LLA VA POR LA SANCIÓN DE LA LA LEY BASES Y EL PAQUETE FISCAL

# Última ronda de negociaciones en vísperas de la pelea final en el Senado

El Gobierno terminó de desplegar todos los artilugios de la política para avanzar hoy en el recinto con la aprobación de las mega reformas. Concesiones y obra pública en las provincias

**Martin Dinatale** 

\_\_\_ mdinatale@cronista.com

El Gobierno desplegó en las últimas horas todos los artilugios de la política para avanzar hoy en el recinto del Senado con la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal que considera fundamentales para la reactivación de la economía.

En este contexto de negociaciones con la oposición el presidente Javier Milei fijó ciertos límites en los cambios de último momento, aceptó concesiones, expuso un atractivo plan de reactivación de la obra pública y mostró gestos tendientes de flexibilizar posturas rígidas de algunos senadores.

El Senado se dispone a avanzar hoy con el tratamiento por separado con los dos proyectos que hasta anoche no estaban completamente cerrados más allá del dictamen del oficialismo. Es que la estrategia del Gobierno es sumar hasta último momento voluntades en la Cámara alta bajo la condición de aceptar cambios en el debate en particular si se supera el voto en general.

"La moneda está en el aire y ya estamos jugados para ir a la cancha", graficó ayer a El Cronista un destacado funcionario de la Casa Rosada al evaluar las negociaciones con la oposición. En la Casa Rosada aceptaron que el Senado haga hasta ahora 42 cambios al proyecto que aprobó Diputados. Si se aprueban las iniciativas deberán volver a Diputados para su aprobación final.

La Oficina del Presidente comunicó en las últimas horas que la Argentina está repuntando en su economía pero alertó en un mensaje cifrado a los senadores que "para acelerar este proceso de recuperación económica es fundamental que el Congreso apruebe la Ley Bases, con el fin de liberar la fuerza productiva de los habitantes de la Nación".

Para sumarle dramatismo al debate aver el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo dijo que "será muy bueno que la ley pase porque beneficia a todos los argentinos. Va a ser un acelerador, un potenciador de la recuperación de la situación económica". Sin embargo, alertó contra un eventual fracaso: "La votación de la Ley no va a alterar el hecho de que este país se va a recuperar porque este gobierno no va a cambiar el rumbo".

En el último poroteo el oficialismo cree que tiene al menos 36 votos seguros para avanzar en el recinto y descarta que el peronismo y sus aliados junten 37 votos para frenarlo. Las espadas centrales de esta batalla en el Senado son la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el vicejefe José Rolandi.

Hasta último momento la Casa Rosada dio muestras de flexibilización en la redacción final de varios artículos, aunque con ciertos límites impuestos por Milei. También aceptó negociaciones a cambio como un gesto a los gobernadores para reactivar la obra pública en las

"La moneda está en el aire y ya estamos jugados para ir a la cancha", graficó ayer un funcionario

provincias o señales directas a senadores dubitativos.

Solo 24 horas antes de comenzar el tratamiento se filtró el pliego que propone a la senadora por Neuquén Lucila Crexell por el Movimiento Popular Neuquino como eventual embajadora ante la UNESCO en París. El voto de la senadora neuquina es clave.

Por la noche, dos senadores de Santa Cruz alegaron que se planeaba cambiar el compromiso de regalías mineras por lo que se negaban a dar quórum.

A la vez, el jefe de Gabinete se reunió con al menos once gobernadores para acelerar la reactivación de la obra pública en las provincias por medio de fondos limitados o del traspaso de proyectos nacionales a la órbita de los gobernadores. Sería el mecanismo que le permitió al Gobierno contar con una fuerte palanca de presión de las provincias a los senadores por la Ley Bases aunque en la Casa Rosada nieguen que se trate de una moneda de cambio.

Ayer, Francos mantuvo un encuentro con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz en esta línea. Y tampoco fue casual el apoyo público de los diez mandatarios de Juntos exigiendo su aprobación.\_\_\_



### Cinco ejes que pueden definir la vuelta a Diputados de la norma

\_\_\_ Amparo Beraza

\_\_\_ aberaza@cronista.com

A las 12 del mediodía empieza una sesión clave en el Senado donde se terminarán de definir las modificaciones que se hicieron a la Ley Bases que llegó de Diputados y sufrió cambios en su dictamen del plenario de comisiones. ¿Cómo quedan los cinco puntos más calientes de las reformas?

### **REFORMA DEL ESTADO**

Dentro del nuevo artículo 3

que propone La Libertad Avanza, se incluyen a la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) y al Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA) como otros organismos que no pueden ser desmantelados en un eventual proceso de achicamiento del Estado.

**PRIVATIZACIONES** 

El Cronista | Miércoles 12 de junio de 2024



En las sesiones del plenario -e incluso fuera de ellas- el pedido era ahora por reducir más aún la lista de empresas públicas sujetas a ser privatizadas, concesionadas o reconvertidas a un sistema híbrido. Específicamente, se esperaba remover de la lista a dos empresas que son consideradas estratégicas por una parte de la oposición como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino y se sigue negociando concretarlo.

Lo que sí concedieron es ampliar de 30 a 120 días el plazo para que la Auditoría General de la Nación remita al Congreso un informe sobre el proceso de privatización de cada una de las empresas.

### EMPLEO PÚBLICO

Uno de los puntos donde se da marcha atrás es en la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellas personas que se en-



Villarruel quiere votar en general antes de que viaje Milei a Italia

cuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio "hasta vencido el período de su licencia". Además, se eliminó el veto al aporte solidario como se hizo con los gremios del empleo privado en el paso por Diputados.

Sí permanecen vigente otros puntos como las sanciones por huelga con descuentos de horas, el incremento de los plazos de prescripción de las sanciones y la reducción de 5 a 3 jornadas de ausentismo de continuado sin justificar para implementar la cesantía.

### REFORMA LABORAL

En el articulado sobre registración laboral dentro del capítulo de Modernización Laboral, por su parte, se agrega que el importe único para las obligaciones emergentes incluirá a las previsionales, y deja de lado a las que tengan origen convencional, en el artículo 81. Suma además una aclaración relevante durante el denominado período de prueba que se extiende hasta los 6, 8 o 12 meses según el tamaño de la empresa: ahora remarca que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin expresión de causa y sin derecho a indemnización.

En referencia a los bloqueos,

el categórico "configurará" injuria laboral grave troca por un potencial "podrán configurar". Y se baja de cinco a solo tres trabajadores los colaboradores que puede tener un independiente sin "dependencia técnica, la jurídica o la económica".

### RIGI Y FACULTADES DELEGADAS

Otros dos puntos significativos son el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las facultades delegadas. Ambos son nodales para Milei: el primero, porque considera que es una de las pocas vías de entrada que puede ofrecer a inversores externos para lograr la llegada de capitales, y las segunda porque las considera vitales para lograr una gobernabilidad mayor de cara al próximo año que se le presagia, en el que seguirá manteniendo la hiperminoría en ambas cámaras del Congreso.\_\_\_

### Economía & Política



"En seis meses los salarios de docentes y no docentes universitarios perdieron más del 35%"

Emiliano Emiliano Yacobitti Vicerrector de la UBA

MOMENTO DE DEFINICIONES

# Capítulo fiscal: el Gobierno busca la aprobación, pero con menos ingresos



El Congreso tratará reformas clave que pide el Gobierno

Este miércoles comienza la discusión en la Cámara alta del apartado de "Medidas económicas paliativas y relevantes". Las cinco propuestas y los ingresos que se proyectan.

\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_ leterovich@cronista.com

Luego de seis meses de negociaciones intermitentes, este miércoles comienza el debate en el Senado de la Ley Bases y el capítulo fiscal en donde se proponen importantes cambios impositivos con la meta del déficit cero para 2024.

Pero el apartado "Medidas económicas paliativas y relevantes" tienen cambios respecto al original en donde se proyectaban ingresos por casi un punto del Producto Bruto Interno (PBI). Según la Oficina de Presupuesto

del Congreso (OPC), Ganancias daría 0,41% del PBI (vs. 0,5%) y Bienes Personales -con el beneficio de cumplidores- reduciría la recaudación en -0.61% frente a la vigente.

#### MORATORIA: CONDONACIÓN Y PLANES

A los fines de que los contribuyentes se pongan al día frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se plantea un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social.

Al que podría aplicar por obligaciones vencidas hasta el 31 de marzo pasado, inclusive junto con las infracciones cometidas estén relacionadas o no durante 150 días de corrido desde la reglamentación de la AFIP.

Con la posibilidad de seleccionar entre cinco planes de pago con diferentes condonaciones según la fecha y la forma de pago, bajo la lógica tiempo-beneficio siguiente: quienes se acojan en los primeros días tendrán mayores.

Así, aquellos que lo hagan durante los primeros 30 días de corrido tendrán un "perdón" del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fechade adhesión al régimen, siempre que se cancele la totalidad de la deuda al contado o en un plan de hasta tres cuotas.

Mientras que para quienes lo hagan entre los 31 y 60 días de corrido, el porcentaje se reducirá al 60%; y entre los 61 y 90 días al 50% siempre bajo las mismas dos anteriores mencionadas modalidades de pago, una de las cuales aún no se conoce la letra chica.

Pero también habría dos opciones adicionales con condonaciones menores: dentro de los 90 días de corrido tendrían el 40% y desde esa fecha en adelante el 20% aunque con la única de opción de regularizarlo por medio de un plan de AFIP.

Para el caso de estos dos últimos, las personas humanas (excepto pequeños contribuyentes)
deberían ingresar un pago equivalente del 20% de la deuda y el
saldo resultante hasta en 60 cuotas mensuales; las micro y pequeñas empresas, el 15% y el resto, en
hasta 84; las medianas, el 20% y
hasta 48; y el resto de los contribuyentes, el 25% y hasta 36. En
todos los casos, se le sumará el
interés de financiación que se fije
con base en la tasa de Banco de la
Nación Argentina.

### BLANQUEO: MONTOS POR ETAPAS

Al igual que los últimos presidentes, Milei propone un nuevo Régimen de Regularización de Activos para captar fondos frescos en moneda dura que contribuyan a la recomposición de reservas del Banco Central de la República Argentina (BRCA).

Se podrían adherir tanto sujetos no residentes, residentes y personas humanas que lo fueron en términos fiscales durante diferentes etapas: con una alícuota 0% hasta u\$s 100 mil y del 5% si supera dicho monto en la primera; del 10% en la segunda y del 15% en la tercera.

En el caso de que se exteriorice dinero en efectivo que esté en Argentina o en el exterior, a los fines de no pagar el impuesto (5% sobre el monto transferido), el mismo debería permanecer hasta el 31 de diciembre de 2025 en la Cuenta Especial de Regulación de Activos. Y se podría invertir en diferentes instrumentos financieros, entre ellos los que emitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las provincias para la financiación de obra pública.

#### BIENES PERSONALES: UNIFICADO Y BAJA

Como medida complementaria, se pretende un Régimen especial del ingreso del Impuesto
sobre los Bienes Personales, con
un cómputo unificado para el periodo 2023-2027, con una alícuota del 0,45% para las personas
humanas y sucesiones indivisas
residentes de la Argentina y del
0,5% para los que ingresen al
blanqueo. Además de nuevas tablas para el pago corriente del
impuesto, que verían reducir su
alícuota máxima de 2023 del 1,5%
a 0,75% en 2027.

### GANANCIAS: VIEIO ESQUEMA

Para sanear las finanzas provinciales, vía coparticipación, se busca una reforma en el impuesto a las Ganancias con la vuelta del esquema de Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones personales que llevaría a que lo paguen los trabajadores solteros a partir de \$1,8 millones y los casados con dos hijos desde \$ 2,3 millones brutos (montos que se incrementaría en un 22% para los patagónicos).

Junto con la eliminación de los dictámenes, en favor de determinados gremios, que excluyen ciertos conceptos del salario del pago. Y la posibilidad de poder deducir los intereses de los créditos hipotecarios UVA.

### MONOTRIBUTO: NUEVAS ESCALAS

Los cambios también alcanzan al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, en donde se pretende un aumento de los montos máximos de facturación anual que dejaría a la categoría A en \$ 6.450.000 y la K, en \$ 68.000.000. Cuyos montos se ajustarían, a partir del siguiente año, en los meses de enero y julio, por el acumulado que surja del IPC. Y se daría la posibilidad a quienes quedaron excluidos por superar las escalas del régimen (este año) de poder reincorporarse sin tener que esperar.\_\_\_\_

Milei viajará al final a la Cumbre de la Paz y buscará relanzar la agenda bilateral con el ucraniano Zelensky



#### PEDIRÁ POR EL FIN DE LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA

El Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei finalmente viajará Suiza para participar allí de la Cumbre de la Paz en la que los líderes mundiales darán un fuerte apoyo a Volodomir Zelensky a casi dos años de la invasión que sufrió Ucrania de parte de Rusia y donde pedirán por el final de la guerra. Fuentes diplomáticas de Ucrania y de la Argentina confirmaron a *El Cronista* que hubo gestiones de último momento del propio presidente Zelensky para que Milei participe de la cita en Suiza. Ambos países avanzaron en la firma de un documento conjunto para relanzar las relaciones bilaterales.

RECORTE DEL GASTO

# El Gobierno duda qué hacer con Aerolíneas si no logra privatizarla



Hay nueve empresas que están dentro del listado privatizador

En la previa de la votación de la Ley Bases, la firma de bandera era una de las prendas de cambio para lograr que se aprueben las privatizaciones. Los nombrados del Ejecutivo en el directorio

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

Este miércoles se pondrá a debate y votación el proyecto de Ley
Bases, que entre sus tantos capítulos contempla el de las privatizaciones de empresas públicas.
Hasta el cierre de esta edición, la
aprobación de este apartado estaba supeditado a la quita de Aerolíneas Argentinas del listado
privatizador. Se trató de un pedido de muchos gobernadores y
senadores opositores, que consideran a esa compañía como vital
para la conectividad de sus provincias.

Consultado por El Cronista en su habitual conferencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que durante la reunión de Gabinete de este martes se conversó sobre los probables cambios que sufrirá el articulado de la Ley Bases, lo que obligará su traslado a Diputados, la cámara de origen. Entre ellos reconocen que está la quita de Aerolíneas Argentinas del listado de nueve empresas que quedaron en el dictamen que se pondrá a discusión hoy.

"Si nos vemos forzados a no tratarla en el Senado mañana vamos a seguir con nuestro plan de recorte que venimos haciendo desde que asumimos", comentaba un funcionario ayer en los pasillos de Casa Rosada.

¿En qué consistió hasta el momento este plan? El presidente de la compañía, Fabián Lombardo, encabezó desde el comienzo de su gestión un programa de reducción de casi 20% en la cantidad de vuelos de cabotaje y regionales respecto a mayo del año pasado. En mayo, Aerolíneas Argentinas comenzó un fuerte proceso de Desde la Casa Rosada reconocen que seguirán recortando el gasto de la compañía si no la meten en la Ley Bases

Desde el sector afirman que con la política de cielos abiertos se complicará vender la empresa de bandera

reacomodamiento de su dotación y dispuso la apertura de un plan de retiros voluntarios, aunque este programa incluye -en principio- al personal de tierra, estimado en cerca de 8000 por sobre un total de 11.800.

Según datos aportados por Chequeado, el personal de la compañía aumentó 50% en 11 años y su flota un 77%. En diálogo con este medio, desde el Gobierno consideran que el principal punto para sanear una parte del déficit operativo de la compañía es mediante la baja de varios de estos contratos. Los aportes del Tesoro a Aerolíneas Argentinas durante 2023 fueron de \$40.500 millones corrientes y el déficit operativo llegó a los \$231.268 millones según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Como contraparte, el año pasado la empresa no ejecutó un solo peso del presupuesto asignado por parte del Estado. Para el año corriente, Aerolíneas tiene un crédito vigente de más de \$ 75.000 millones, pero todavía no se devengó ningún monto.

"Los senadores saben que si Aerolíneas no se privatiza nosotros vamos a seguir el desguace", comentaron desde Balcarce 50. Aun así, entre los responsables de tomar las decisiones sobre qué hacer en las empresas públicas todavía hay divergencias sobre qué rumbo tomar. La posibilidad que se impone es seguir con el programa de ajuste y proponer la privatización hacia futuro.

Hay tres hombres fuertes del Gobierno en el directorio de la empresa. Uno es su presidente, Fabián Lombardo, quien es reconocido por otros miembros de la compañía como alguien que "conocela empresa y funciona", dado que cumplió funciones en los últimos cuatro años como director Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas. También está allí Juan Bautista Ordoñez, quien había sido colocado en su momento por el exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, de quien fue su jefe de Gabinete. El tercer funcionario es el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, que está gestionando su salida de la función pública y será reemplazado por Diego Chaher.

"Es imposible que el Gobierno coordine su política aerocomercial cuando tienen a dos directores nombrados por funcionarios echados", comenta una figura del sector, que advierte que al suscribir a la política de cielos abiertos se complicará la posterior venta de Aerolíneas y que el Ejecutivo se verá forzado a emprolijar la compañía y sostenerla como empresa estatal.

Las críticas también se producen por la puesta en privatización de Intercargo. "Cualquiera quiere prestar servicio en Ezeiza, no veo que vayan a invertir en el aeropuerto de Jujuy", ejemplifica... VOTO CLAVE

### Se filtró la oferta de una embajada en Europa para Crexell

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La senadora por Neuquén, Lucía Crexell, reveló ayer su voto para la sesión de este miércoles en la que se tratarán la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales en el Congreso. "Si pensaban que con esto me iban a amedrentar, o me iban a correr de mis convicciones, lo único que han logrado es fidelizar mi voto al compromiso asumido", afirmó en diálogo con LN+.

Se trata de una pronunciación clave que acerca al Gobierno al número que permite votar ambas normativas en general y sus articulados en particular.

Esto se produjo tan solo 24 horas antes de comenzar el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. Durante la jornada de ayer se filtró a los medios el expediente que designa a la senadora del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en un importante cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto, como delegada permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la sede del organismo en París.

Pese a que el documento tiene el 6 de junio como fecha, fuentes del Senado indicaron que el pliego todavía no llegó a la Mesa de Entradas, por lo cual todavía no se oficializó la proposición.

El voto de Crexell es decisivo para la votación que se dará hoy en la Cámara alta, ya la semana pasada habían empezado a circular rumores de que había convenido su voto a cambio de una designación en el Gabinete Nacional.

Crexell era un voto en duda, y una de las firmantes -en disidencia- de los dictámenes de la Ley Bases y del paquete fiscal cuya aprobación urge a Javier Milei. SE OPONEN A PAGAR GANANCIAS Y A LA REFORMA LABORAL

# El moyanismo y las CTA marchan al Congreso para presionar contra la ley



Aunque la CGT como tal no convocó a movilizar, sí lo harán los gremios de la Corriente Federal y el Frente Sindical junto al kirchnerismo

Junto a movimientos sociales, una parte de la dirigencia sindical llama a presionar a los senadores para que no voten la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Quiénes encabezan la protesta

\_\_\_ Amparo Beraza \_\_ aberaza@cronista.com

Las dos CTA, movimientos sociales y parte de la CGT movilizarán hoy hasta el Congreso para presionar en contra de la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal que incluye una

serie de reformas que impactan directamente sobre el trabajo, los sindicatos y los salarios.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) en Santa Fe, ya activaron ayer un

paro por tiempo indeterminado en contra de la reforma laboral y la vuelta del impuesto a las ganancias. "Es un plan de lucha que comenzamos el 24 de enero, para dar vuelta la reforma laboral y el impuesto a las ganancias", expresó en diálogo con El Cronista el secretario general de SOEA, Daniel Succi.

Pablo Moyano consideró

una "obligación" salir a

porque "destruye a las

rechazar la norma

industrias"

Aunque la CGT no ha convocado oficialmente a la marcha, sí se movilizan algunos de sus gremios alineados en al Corriente Federal y el Frente Sindical. De mantenerse la versión que se giró desde Diputados a la Cámara alta, que proponía que

lo paguen los solteros desde \$ 1,8 millones brutos y los casados con dos hijos a partir de \$ 2,3 millones, se produciría un salto de casi un millón en el número de trabajadores que volverán a tributar.

Los sindicatos con más poder de negociación advierten que tras las paritarias de los últimos meses, este número tocaría a todos los trabajadores de su actividad. Camioneros, por ejemplo, acordó en abril un aumento del 45% con empresas del sector para sus trabajadores y convocaron a movilizar para evitar que se sancione la ley que afectaría sus ingresos.

El líder de la CGT y camioneros, Pablo Moyano, consideró una "obligación" rechazar la ley porque "destruye las industrias y el trabajador vuelve a pagar impuesto a las ganancias".

Por otro lado, la Asociación Bancaria llamó a movilizar desde las 9. "No queremos una reforma laboral regresiva que solo sirva para quitarnos derechos", sentenciaron desde el sector.

A su turno, los trabajadores agrupados en la Federación Marítima, Portuaria y de la industria naval de la República Argentina, realizarán un paro y movilización. Y también los trabajadores metalúrgicos marchan contra las reformas que "ponen en riesgo la industria nacional y puestos de trabajo".

Si bien los gremios petroleros no se pronunciaron, engloban a gran parte de los trabajadores afectados por el cambio. Pese al aire que le podría generar a las arcas provinciales, los gobernadores del sur de Juntos por el Cambio (JxC) y de partidos provinciales, exigen más cambios en la redacción del proyecto: la incorporación de la deducción por zona desfavorable (hoy del 22%).

Un pedido que, de concretarse, podría sumar presión y bajar aún más los ingresos que proyecta el Gobierno para meses entrantes tras los primeros cuatro en caída.\_\_\_

### Medicamentos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 18/2024

Imputación preventiva: \$986.970.833,36. Apertura: 25/06/2024 - 9 hs.

Adquisición de medicamentos. Destino: Hosp. Central de Reconquista. Expediente Nº Co 692/2024. Lugar a realizar la apertura e informes: Dpto. Compras y Suministros del Hospital Central Reconquista, Av. Hipólito Irigoyen 2051 (CP 3560). En norario de lunes a viernes de 7 a 12 hs. Tel. 03482 -489100 Int. 12125. Email: licitaciones hor@santafe.gov.ar. Valor del pliego: \$395,000. Deberá hacerse efectivo mediante deposito en la cuenta corriente Nº 536-3806/06 del Nuevo Banco de Santa Fe. Sellado Fiscal: \$2.268.

santafe.gob.ar



# Material para electrofisiología

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 024/2024

Imputación prev.: \$20.600.000. Apertura: 02/07/2024 - 10 hs.

Adquirir material para electrofisiología, destino Servicio Hemodinamia del Hosp. J. M. Cullen. EXPEDIENTE: No 1308/24. LUGAR A REALI-ZAR LA APERTURA E INFORMES: División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150, (3000) - Santa Fe, En horario de 7 a 13 hs. E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. 0342 - 4573357 int 114 al 116. VALOR DEL PLIEGO: \$8.240. Deberá nacerse efectivo mediante dapósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL: \$2,268

santafe.gob.ar



EDICTO: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 3, a mi cargo, de Capital Federal, informa que NACHEVA, VIKTORIIA, PASAPORTE Nº 758094194, solicitó la declaración de Carta de Ciudadania Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrà hacerlo saber a través del Ministerio Público Publiquese por dos días dentro de un plazo de quince días Buenos Aires, 15 de mayo de 2024 Luciana Montorfano, Secretaria

CON INTENDENTES DE TODOS LOS SECTORES

# Kicillof alineó al peronismo bonaerense para demandarle \$ 6,3 billones a Caputo

El gobernador dio un paso más en la escalada contra el gobierno de Javier Milei y juntó a un grupo de 60 jefes comunales. Bianco y Katopodis llevaron el reclamo hasta la puerta de Economía

\_\_\_ Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

El gobernador Axel Kicillof dio un paso más en la escalada contra el gobierno de Javier Milei y junto a un grupo de 60 intendentes presentó ayer un reclamo formal por una deuda de Nación con Buenos Aires por un monto recalculado a la fecha en \$ 6,3 billones. Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, llevaron la demanda hasta la puerta de Economía.

La semana pasada fue Bianco, su mano derecha, quien
presentó los números en rojo y
este martes, un día antes del
tratamiento en el Senado de la
Ley Bases y el paquete fiscal,
parte del gabinete bonaerense
junto a intendentes llevó un
petitorio con los números actualizados al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Entre las mayores deudas



El mandatario convocó a una conferencia en la casa provincial

directas que exigen los bonaerenses apuntan: un billón de pesos (\$ 1.270.605 millones) en concepto de transferencias de ANSES a la caja provincial (\$ 716.109 millones); los fondos de Fortalecimiento Fiscal Muni-

cipal (FOFOFI) por \$ 107.565 millones y los de Incentivo Docente (FONID) por \$ 74.803 millones.

También reclaman equipamiento de diagnóstico por imágenes por un total cuatrimestral de \$ 30.158 millones; otros \$ 15.000 millones por venta de energía generada en las centrales de la Costa Atlántica; unos \$10.224 millones en concepto del FIPBA, Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria Bonaerense.

Kicillof organizó una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires luego de la presentación que Bianco y Katopodis hicieron en el ministerio. Rodeado de intendentes peronistas de distintos sectores, incluso de La Cámpora como Damián Selci (Hurlingham) y Mayra Mendoza (Quilmes), aseguró hablar por los 135 municipios y los "17 millones de habitantes que se han quedado sin recursos ni obras".

El gobernador recordó que ya hizo cuatro presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por la quita de fondos para Anses, el Fonid, el Fondo del Transporte y el Fondo de Seguridad. También reveló que pidió cuatro audiencias al ministro Caputo y que "respetuosamente" apeló a reclamos institucionales frente a los "recortes ilegales" que sufrió el distrito.

INFORMACIÓN AL CLIENTE

**CUADRO TARIFARIO** 

Resolución ENRE Nº 335/2024 vigente a partir del 01/06/2024.

edenor\*

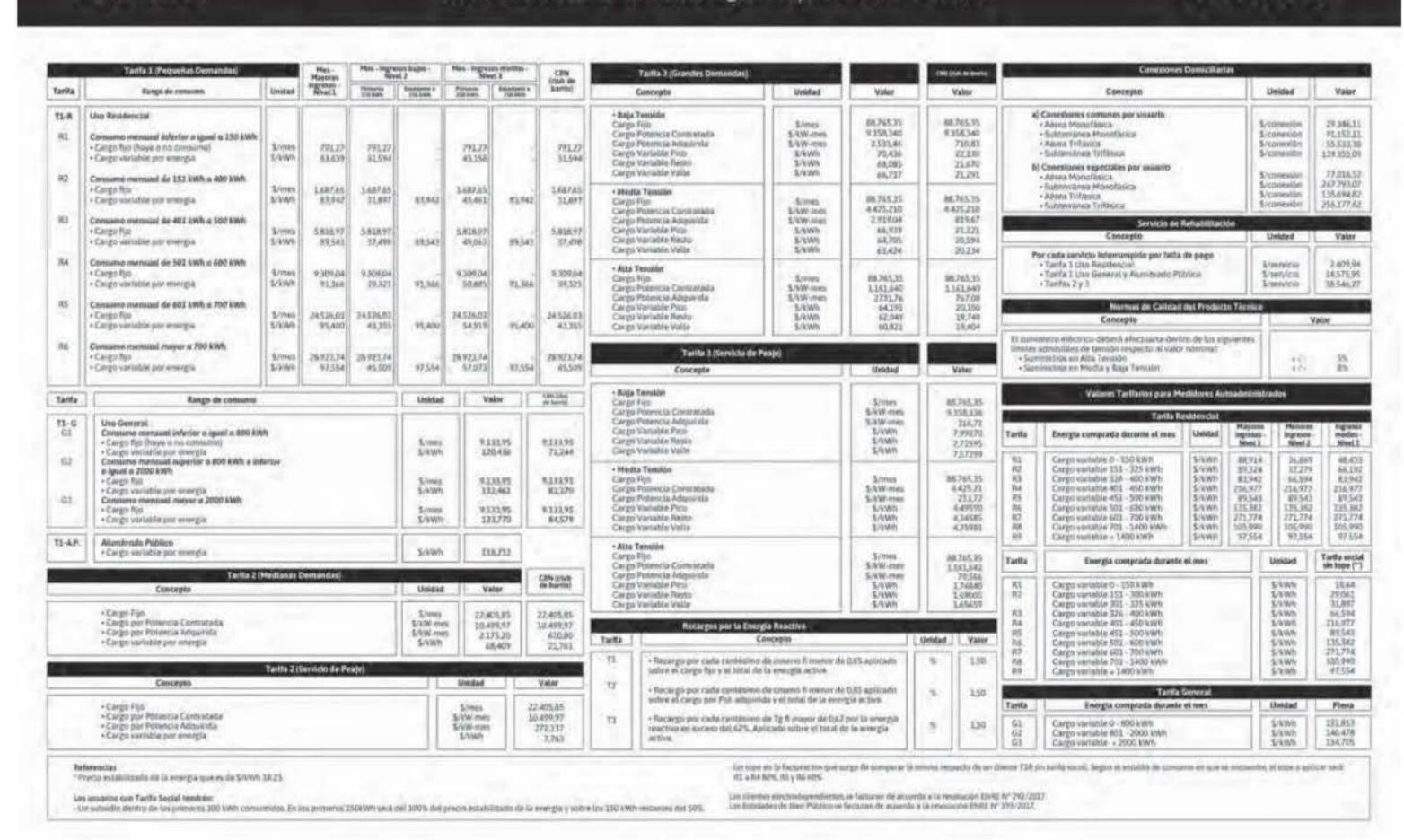

CULPÓ A LA OPOSICIÓN POR LA VOLATILIDAD

# Caputo confirmó que negociará un nuevo programa con el FMI y negó una devaluación



Caputo dio el discurso inaugural de un evento organizo por think tanks liberales en el Hilton

El ministro confirmó que el FMI tratará el próximo desembolso este jueves y dijo que después renegociará el programa. Negó cambios al blend o salto cambiario y defendió los "fundamentals"

\_\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

En un discurso enfocado en la macro y pocas alusiones al bolsillo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que, sin la Ley Bases, la recuperación de la actividad llevará más tiempo, aunque "llegará de todas formas" y anticipó que empezará a negociar con el FMI un nuevo programa que pueda aportar dinero fresco.

Caputo dio el discurso inaugural de "El renacimiento de la libertad en Argentina" organizada por los think tanks liberales Cato Institute y la Fundación Libertad y Progreso.

Consultado sobre la volatilidad del dólar y los mercados financieros de los últimos días y los planes del Gobierno para la unificación cambiaria, Caputo aseguró que las condiciones macroeconómicas son sólidas y lo atribuyó a la política. "Mayo fue un mes espectacular, con riesgo país en 1200 y dólar en \$ 1100, con récord del superávit fiscal e inflación que bajó a la mitad frente a abril. El número de la inflación empieza con 4".

La inflación está en condiciones de mantenerse y consideró que no hay riesgos. Sobre la volatilidad del mercado de las últimas semanas, lo atribuyó al ruido político. Y enfatizó que en este caso, la macroeconomía está ordenada y ese ruido no la va a afectar. "No hay exceso grande de pesos para hacer daño", enfatizó.

"No subestimen los fundamentals", agregó y aseguró que "es la primera vez que la economía manda sobre la política". Poco después, por redes, desmintió que se esté pensando en una devaluación si baja el impuesto PAIS y descartó cambios al 80/20 del dólar blend, que está próximo a vencer.

"Lo que se ve en el Congreso son puestas en escena", arremetió, y aseguró que buscan hacer plata. "A eso le llaman hacer política. No les importan los jubilados. Hace 4 años los jubilados perdieron 24% en términos reales. ¿Mandaron alguna fórmula? En nuestro mandato, las jubilaciones de los que aportaron crecieron 3%. Los que no aportaron, apenas perdieron 3%. Son todas excusas para atacar el equilibrio fiscal".

Por otra parte, confirmó que este jueves 13 será la evaluación por parte del directorio del FMI de la última revisión de la economía argentina, que lleva casi un mes de demora tras la aprobación a nivel técnico.

"A partir de ahí empezaremos a negociar un nuevo programa", anticipó y agregó que "ya le adelantó al Fondo" cuando empezó a negociar. Para avanzar por este camino previamente se tienen que resolver los problemas de los flujos de dólares, acumular reservas y sostener el superávit, indicó.

La renegociación coincidirá en tanto también con la participación argentina en el G-7 en Italia, donde se prevé que el presidente Javier Milei podría tener una bilateral con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

En la víspera de que se trate la Ley Bases y el capítulo fiscal en el Senado, Caputo aseguró que si no sale la ley, la recuperación de la economía tardará más en llegar.

"La discusión no es binaria: si pasa qué bueno, si no pasa qué desastre", indicó Caputo. "Si la ley pasa es muy bueno para los argentinos. Va a ser un potenciador de la recuperación económica. Si no sale, no va a alterar el hecho de que este país se va a recuperar", enfatizó. En ese caso, ese proceso será "doloroso".

"Ojalá haya responsabilidad en el Congreso", dijo el ministro, que se ilusiona con tener mayoría legislativa a partir de 2025. "Milei va a ganar el año que viene con el 60% y saben lo que va a pasar con la ley?". Caputo trató a la oposición de "mezquina" y dijo que "están en política para hacer plata y ellos quieren manejar el negocio"...

### Soluciones y drogas

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 032/2024

Imputación prev.: \$355.013.942. Apertura: 01/07/2024 - 10 hs.

Adquirir soluciones antisépticas y drogas puras, destino Servicio Farmacia. EXPEDIENTE: Nº 1778/24. LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES. División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150, (3000) Santa Fe. En horario de 7 a 13 hs. 0342 - 4573357 int 114 al 116. E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. VALOR DEL PLIEGO: \$142.005. Deberá hacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL: \$2.268.

santare.gob.ar



### Soluciones

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 033/2024

Imputación prev.: \$43.193.427. Apertura: 01/07/2024 - 12 hs.

Adquirir soluciones de gran volumen, destino Servicio de Farmacia. EXPEDIENTE: Nº 1784/24. LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES. División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150, (3000) Santa Fe. En horario de 7 a 13 hs. 0342 - 4573357 int 114 al 116. E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. VALOR DEL PLIEGO: \$17.277. Deberá nacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL: \$2,268.

santafe.gob.ar



El Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que POPKOV, ILIA, DNI No 96227309, RUSO, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días.

CONSTANZA BELEN FRANCIS-

11

REITERÓ QUE SU ÁREA ES LA DESREGULACIÓN

## Sturzenegger elogió los cruces de Milei con el Congreso y dijo que no habla de la macro

El asesor elogió las reformas impulsadas por el Gobierno, evitó referirse a la dolarización, y dijo que Argentina debe borrar el "Triángulo de las Bermudas" que limita su crecimiento

\_\_\_ Victoria Lippo

\_ mlippo@cronista.com

El asesor presidencial Federico Sturzenegger sostuvo que Argentina está atrapada en un "Triángulo de las Bermudas" institucionalizado por las leyes que impiden el desarrollo, destacó los cruces del presidente Javier Milei con el Congreso por los proyectos de ley ya que consideró que "el ruido es señal de vitalidad de la democracia", y se negó a hablar de la dolarización, en el foro organizado por la Fundación Libertad y Progreso y Cato Institute.

Consultado sobre la demora de la dolarización, el asesor presidencial se negó a responder "preguntas de la macro". "Yo en el Gobierno hago desregulación, las preguntas de la macro se las dejo al ministro y el equipo económico", agregó en referencia a Luis Caputo.

"Si una economía libre es en la que queremos vivir y nos hace ricos, ¿por qué no somos libres?", consultó quien pronto sería designado en el Gabinete oficialmente, luego de colaborar desde sus inicios y concluyó: "La respuesta está en que a alguien le interesa que eso no seas así".

Acto seguido, elaboró que son los intereses lo que impide la libertad y el desarrollo, los cuales están en un "papelito que no nos permite serlo". Allí elogió reformas que implementó Milei para destrabar esos "papelitos" y agregó: "¿Cuál es el costo para el Estado de eso? Cero".

Además, definió que Argentina se encuentra atrapada en un "triángulo de las Bermudas" que en sus vértices tiene a la "corporación empresaria", en otro a la "corporación sindical", y en el otro al "gestor político de las corporaciones, que es el Partido Justicialista", que es el "partido conservador" que defiende el "status quo y los intereses creados".

Ese triángulo, según él, es "muy sólido y rígido porque está embebido en nuestro marco legal, que lo institucionalizó y permitió poner sobre la mesa los papelitos" que se traducen en los privilegios que marcó.

"Javier lo llama casta y le agrega el adjetivo de empobrecedor", sostuvo el exfunciona-

rio que le puso una fecha de inicio: el gobierno de Juan Carlos Onganía. "Cuando se institucionalizó este sistema, Argentina tenía un 5% de pobres, hoy tiene 55%".

Sobre el período del" deterioro" agregó: "Fuimos nosotros, fue en nuestras vidas, nuestra generación es la responsable del declive". Quién será el funcionario a cargo de desregular señaló que sabe como "liberarnos del triángulo": "Desarmando el poder de los agentes bloqueantes del cambio", lo que significa "aumentar la competencia" para la corproación empresaria y "eliminar las cajas" para la sindical.

Más adelante, dio un ejemplo sobre la efectividad para eliminar estas corporaciones y se centró en cuando el expresi-

El "triángulo de las Bermudas" se forma por la "corporación empresaria", la "sindical" y el PJ.

El asesor consideró que un presidente que se enoja con el Congreso es señal de "vitalidad de la democracia".

dente Carlos Menem eliminó la conscripción y desactivó a la "casta militar". "En los 90, Menem eliminó la conscripción. Los conscriptos eran la mano de obra de los militares. Cuando se elimina, las desfinanció de soldados y dejaron de ser un factor importante en la puja de poder en Argentina".

"Argentina vive una experiencia democrática inédita", destacó sobre la interacción del Presidente con el Congreso, en particular sobre el diálogo sobre la Ley Bases y los cambios que se dieron en la misma luego de los avances en las distintas cámaras.

Consideró además que un presidente que se enoja con el Congreso es una señal de "vitalidad de la democracia", cuestionó el "nivel de democracia"



Sturzenegger participó del foro "Renacer de la libertad en Argentina y el mundo".

cuando él era diputado entre 2013 y 2015 cuando el miembro informante del oficialismo no podía cambiar "una coma" en una ley y agregó: "La libertad es más ruidosa, la independencia de poderes es más ruidosa".

Sturzenegger repasó un ejemplo ampliamente señalado, que es el de desarrollo de Australia, y como este tuvo un punto de partida coincidente con Argentina. Al respecto, señaló que cuando indagó sobre el modelo de reformas aplicado en ese país, los entonces funcionarios le dijeron que el proceso parecía ordenado, pero tuvo avances y retrocesos. Al cuestionarles sobre por qué se mantuvieron los cambios, Sturzenegger dijo que estos le respondieron: "Porque la gente sabía que eramos honestos".

El encargado de las reformas señaló al empleo público y su protección como una contradicción ya que su cuidado en la Constitución apuntaba a que se constituyera la imagen de "servidor público" para que no los desplazara cada Gobierno que asumía, pero que de facto se convirtió en que "cada Gobierno cuando se va, antes llena el Estado de militantes, ñoquis, gente adicta a esa política". Para "resolver la contradicción" propuso sumar un artículo en la constitución que especifique la idoneidad de los trabajadores públicos.\_\_\_

Jefatura de Gabinete De Ministros

### Licitación Pública Nacional de Etapa Simple N° 05-2024

EX-2023-141639110- -APN-MEG#AGP

OBJETO: Mantenimiento de boyas, balizas y spars en la Via Navegable Troncal.

PRESUPUESTO OFICIAL: Dólares estadounidenses ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y siete mil noventa y seis con 81/100 (USD 84.367.096,81).

LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO/DESCARGA DE PLIEGOS: Desde el día 12-06-2024. Los pliegos se podrán descargar a través de la página web:

https://www.argentina.gob.ar/administracion-general-puertos-se

COSTO DEL PLIEGO: Sin costo.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las firmas enviarán sus ofertas y la documentación requerida en el pliego respectivo en sobre cerrado y copia digital de las mismas, desde las 24 horas anteriores de la fecha de apertura hasta la hora fijada para la misma, en la Sala de Aperturas de la Dirección de Compras, sita en Cecilia Grierson 488, 1er. Piso, CABA.

APERTURA: 17 de julio de 2024 a las 11 horas.



ENARSA SE CONVERTIRÁ EN TGC, LA TERCERA TRANSPORTISTA DE GAS

# Chirillo anticipó que licitarán este año el segundo tramo del gasoducto de Vaca Muerta



Eduardo Rodríguez Chirillo disertó en el almuerzo del Club del Petróleo de Buenos Aires

El Gobierno buscará avanzar con las plantas compresoras y los tramos del GNPK. Chirillo reconoció que busca equilibrio entre inflación en subsidios mientras arrancan a negociar con el FMI

\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

El secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo fue el invitado del almuerzo mensual del Club del Petróleo y aprovechó el encuentro para dar la versión oficial sobre el faltante de gas, el "timing" de las tarifas y anticipó que avanzará "en breve" con la licitación del segundo tramo de obras del gasoducto de Vaca Muerta.

También se metió en la controversia por el grado de avance de las plantas compresoras con el gobierno anterior y abogó por la Ley Bases de cara al tratamiento de hoy en el Senado. En ese plano, planteó las ventajas que para el Gobierno tendría la aprobación del proyecto que incluye el Régimen de incentivos de grandes inversiones (RIGI).

En una exposición de casi dos horas, el secretario adelantó que convocarán a una licitación internacional para hacer el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK)". Según indicó, el Estado colaborará como "iniciador y facilitador de las obras, pero la ejecución y el financiamiento la hará el sector privado". La inversión estimada se acerca a los

Rodríguez Chirillo en el Club del Petróleo abogó por la Ley Bases para atraer inversiones privadas al sector

El secretario de Energía cuestionó los números del gobierno anterior sobre el avance de obra para abastecer gas

u\$s 2500 milones y se espera que esté terminada para 2026. La adjudicación se hará a un solo constructor, que deberá conseguir el financiamiento usando como garantía los contratos firmados con los productores por la capacidad de transporte. Otra novedad que aportó el funcionario es que Enarsa será transformada en Transportadora de Gas del Centro (TGC), a cargo de la operación de los dos gasoductos GPNK

### LA CRISIS DEL GAS

Tras el faltante de gas que cortó la provisión "por unas horas", el funcionario reconoció que el sistema "es vulnerable" pero listó las compras que realizó el Ejecutivo para asegurar la provisión para el invierno. Como contó *El Cronista*, la premura, sin embargo, llevó a pagar un 30% más por el costo del buque de GNL de Petrobras.

En ese punto, Rodríguez Chirillo cuestionó los dichos de ex funcionarios del Gobierno que plantearon que las obras de las plantas compresoras se entregaron con un 83% de avance y enfatizó que en realidad se entregaron con un 38% de realización y hacia diciembre se llegó al 50%. En tanto, esperan que la puesta en servicio de Tratayén se haga el 9 de julio y que el tramo de Salliqueló esté listo el 15 de agosto.

#### TARIFAS Y SUBSIDIOS

Para morigerar el impacto de la suba de tarifas y quita de subsidios, el secretario de Energía habló de un tema de "timing" en función de la macro. El Gobierno buscó evitar el "golpe de lleno" que podría haber implicado la quita de subsidios en mayo y lo postergó para este mes, mientras que seguiría adelante con la hoja de ruta en julio, pero es todo "mes a mes".

No aumentar tarifas para evitar el impacto inflacionario presiona sobre los subsidios en momentos donde, según anticipó también Caputo, el Gobierno está por empezar la negociación con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo programa. En ese marco, Chirillo explicó que se busca el equilibrio entre el impacto de bolsillo y el nivel de subsidios, por el frente fiscal.

En ese sentido, indicó que todavía falta para que se pueda aplicar la canasta energética que completa la segmentación y apunta a que sólo cuenten con subsidios los sectores vulnerables. Entre las definiciones agregó que el Gobierno no habilitará subsidios para los sectores productivos.

Y anticipó que todavía falta terminar de actualizar impuestos y precios a los combustibles, mientras que cuestionó a los municipios que agregan tasas al expendio.....

# Material descartable

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2024

Imputación preventiva: \$34.000.000. Apertura: 27/06/2024 - 10 hs.

Adquisición de material descartable, con destino al Hospital de Venado Tuerto de la Provincia de Santa Fe "Dr. Alejandro Gutierrez". EXPTE. Nº 388/2024. FORMA DE PAGO: 90 DIAS F/ FACTURA. SELLADO FISCAL: \$2.268. PLIEGO A DISPOSICIÓN EN: www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez. T.E. 03462 - 405900 Int. 18286. Horario: 7 hs. a 12:30 hs. VALOR DEL PLIEGO: \$13:600. El que deberá ser depositado en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cuenta Corriente en \$ Nº 022-10752/05 (CBU 3300022810220010752059) a Nombre del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez. La boleta de depósito correspondiente deberá presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez. Santa Fe 1311 quién extenderá el Recibo Oficial que deberá adjuntarse a la propuesta.

santafe.gob.ar



AVISO LEY 24441 - El Martillero Público Ruben A. Martorilli comunica por tres días que por cuenta y orden del acreedor hipotecario conf. arts.57 y concs. ley 24.441, rematarà ante Escribano Público el día 19 de Junio de 2024, a las 10 horas, en Tte, Gral Juan D.Perón 1233 de CABA, el inmueble ubicado en Avenida General Eugenio Garzón 4776 entre White y Homero – Lote de terreno N' 3 de la manzana "N" - Circ: 1 - Seco: 62 - Manz: 164 A - Parc: 25 - Pda.27161-05 - Matricula 1-33732, - Compuesta de 8 mts.66 cm de fis. Al Nord Oeste sobre la Av.E.Garzón, igual extensión en el Sud Este , lindando con parte del lote 29. 30 mts 65 cm de fdo. en su costado Sud Oeste , lindando con fondo del lote 2 y del lote 30. Y 30 Mts.65 cm de fondo en su otro costado Nord Este, lindando con el lote 4 , y cuyas demás características obran en el informe de dominio, títulos y antecedentes de autos.- De acuerdo a la constatación realizada por el escribano interviniente y el martillero , el inmueble consta de . Jardin al frente, garaje cubierto. hall pequeño de distribución, toilette, amplio living y comedor. - Cocina abierta, patio trasero con pileta de material y jardin. - Por una escalera de material se accede a la planta alta. - Tres habitaciones (2 al frente y 1 al contrafrente) un baño. - Todo en regular estado de uso y conservación. - Se encuentra ocupado por Veronica Alexandra Salazar quien manifiesta que es propietaria del inmueble. - BASE uSs 105,226,00 - Seña 30% - Comisión 4% - Sellado de ley GCABA - Arancel de subasta 0,25% del precio. - Deudas informadas: Agip-ASL: (Dif.Avalue) \$ 35,124,62 at 31-01-2023 (Deuda-Emision 03-01-2023- agregado 14-09-2023) \$ 225,280,92.- Aysa: \$ 728.461.07 al 20-03-2024 - Cuenta Servicio 188151.- El comprador deberá constituir domicilio legal dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abonar el saldo de precio en billetes Dólar Estadounidenses dentro de los veinte días comidos de reafizada la subasta en el lugar que se indicará en el respectivo boleto de compra venta, bajo apercibimiento de ley (art.62). La protocolización de las actuaciones será extendida por intermedio del escribano designado por el acreedor.- No procederá la compra en comisión (Tit.VI-Ref.CC.Art.75 (c) - La presente ejecución tramita en los autos caratulados "Bellini" Antonio Hugo c/ Goffredo Gustavo Javier y Otro s/ Ejecución Especial - Ley 24441" Expte.Nº 037057/2021, que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Civil Nº 105 - Sec.unica , sito en Talcahuano 550 - 6º Piso de CABA - Se exhibe los días 13 y 14 de Junio de 09 a 11 horas. Buenos Aires, de Junio de 2024 - Ruben Alberto Martorilli - Mat.24 - F\* 56 . L\* 79 - I.G.J.-



# BIENESTAR

PARA VOS.
PARA TUS COLABORADORES.
PARA TODA LA COMUNIDAD.



+600 sedes en todo el país



Plataformas online de entrenamiento y nutrición



Clubes y espacios de entrenamiento outdoor



Descuentos en +7.000 comercios



iEscaneá el () QR y asociate!

WWW.SPORTCLUB.COM.AR











# Finanzas & Mercados

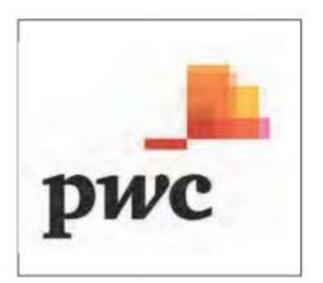

EL PLAN ECONÓMICO, EN JORNADAS DECISIVAS

### Vigilia en los mercados por la ley Bases: riesgo país en 1525 puntos



Los bonos y las acciones argentinas cayeron ayer a la espera del debate de la Ley Bases en el Senado.

Fuentes oficiales se mostraban optimistas. El dólar financiero cerró ayer estable. Expectativa por el reporte del staff del FMI, el dato de inflación de mayo y la licitación de las Lecap

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Los mercados, y la economía argentina en general, se encuentran en horas clave: la aprobación o no del proyecto de ley Bases marcará una bisagra en el gobierno de Javier Milei. Ayer los inversores operaron en sintonía tras las subas del lunes, con estabilidad del dólar financiero (MEP y "contado con liqui") y una caída en bonos y acciones. Pero no todo termina con "Bases" dado que mañana habrá novedades relevantes para inversores, desde el dato de inflación de mayo del INDEC hasta el reporte del staff del FMI al aprobarse un nuevo desembolso a la Argentina.

Un elemento que preocupa pasa por la intervención oficial en el mercado cambiario. El BCRA vendió reservas por tercera jornada en línea al desprenderse de u\$s 31 millones. ¿Se corregirá este fenómeno si se aprueba la ley Bases? No necesariamente. La demora en la liquidación del campo pasa por una cuestión financiera, la baja tasa en pesos, la oferta de créditos, retrasa la necesidad de liquidar la soja. "Considerando promedios semanales de los resultados diarios en el Mercado Libre de Cambios por parte del BCRA, es notorio el empeoramiento del ritmo de compras de divisas. Está relacionada la caída en el volumen operado en MAE y, que en conjunto, podría

ser uno de los impulsores de los movimientos de las brechas", aseguró el informe al cierre de Aurum Bursátil. El dólar financiero se mantuvo estable con el "contado con liqui" en niveles de \$ 1303 y el MEP en \$ 1273. El cierre del dólar oficial fue de \$ 902,17. "Así como a \$ 1100 tenía una fila enorme para comprar dólares, ahora a \$ 1300 no tengo a nadie. No me sorprendería que se achique la brecha desde acá", destacó a El Cronista un trader desde Nueva York.

Sorprendió ayer la jornada positiva en los bonos CER, con alzas del 1%, a la espera del dato de inflación. La inflación implícita en el T2×4 para mayo cierra en 4,25%. Para los pape-

les a tasa fija, las Lecap, las vedettes de la plaza, tuvieron una excelente rueda y hasta octubre promediaron ganancias de 0,6% mientras que las que vencen desde noviembre en adelante treparon 1,5%. Para los papeles con vencimientos en el 2025 las tasas de retorno se acercan al 60%. Entre la serie de noticias de las que está pendiente el mercado, hoy los operadores mirarán una nueva licitación de Lecap, con los ojos centrados en la tasa y monto adjudicado por el secretario de Finanzas Pablo Quirno.

El riesgo país vuelve a estar por encima de los 1.500 puntos en la previa de "Bases". Los bonos en dólares devolvieron parte de la suba del lunes y al cierre tuvieron caídas del 1%. Es en los bonos en dólares, los más líquidos, en donde se observará el mayor impacto de cuanto suceda hoy en el Senado. Los Bopreal también soportaron ventas con bajas del orden del 0,6%.

Luis Caputo efectuó importantes declaraciones para el futuro de los mercados y la economía en general. Confirmó que tras la aprobación del directorio del Fondo Monetario mañana de un desembolso al país, buscarán negociar un nuevo programa con un eventual adicional de fondos frescos para acelerar la salida del cepo. Prometió además que, si se aprueba la ley Bases, la baja del impuesto País no vendrá asociada a ninguna devaluación, no cambiará el dólar blend y el crawling peg del 2%.

Por ello es que las próximas jornadas son decisivas más allá de que avance hoy en el Senado el proyecto "Bases". Hay mucho en juego en las próximas semanas y el equipo económico, y el gobierno en sentido amplio no puede fallar. Está en juego la estabilidad cambiaria, la eventual salida de la recesión y la desaceleración de la inflación.

Bases es el punto de partida. Pero el levantamiento del cepo cambiario es la meta, y más allá la recuperación en el corto plazo del crédito externo a la Argentina. RESERVAS

### BCRA vendió u\$s 31 millones por una menor oferta de los exportadores

\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

El Banco Central volvió ayer a vender dólares de las reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios. La venta, por tercera jornada consecutiva, se dio en medio de las tensiones en el mercado financiero por la expectativa sobre la votación de mañana en el Congreso.

El saldo negativo que el Central registró ayer fue de u\$s 31 millones. Con esta venta, las reservas internacionales brutas cayeron u\$s 26 millones y cerraron la rueda en u\$s 29.210 millones.

De esta manera, acumula ventas netas de divisas por u\$S 67 millones en el mercado oficial de cambios, impulsado en parte por menores liquidaciones de otros sectores por fuera del agro.

No obstante, en lo que va del mes la autoridad monetaria acumula compras netas de reservas a través del mercado oficial de cambios por u\$s 59 millones. Desde el cambio de Gobierno, el saldo positivo de la entidad asciende a u\$s 17.305 millones.

"El escenario registrado en el inicio de la semana volvió a exigir la utilización de recursos del Banco Central para compensar el faltante de divisas en un mercado de cambios en el que la demanda se muestra más activa que en los meses previos", señaló el operador de cambios Gustavo Quintana.

El analista sostuvo que los ingresos de dólares del sector agroexportador, que durante la rueda de ayer registraron el monto más bajo para un lunes en las últimas dos semanas, "contribuyeron en complicar un contexto que sigue muy pendiente de la suerte legislativa de los proyectos oficialistas en el Congreso".

"Crecen las inquietudes de los operadores respecto al ritmo de liquidaciones", agregó, por su parte, el economista Gustavo Ber.\_\_\_ ¿NUEVA ESTRATEGIA?

# Caputo pausa la migración de pesos del BCRA al Tesoro y el mercado se pregunta por qué

El Ministerio de Economía licitará hoy letras por casi el mismo monto que vence, por lo que sólo renovará la deuda, sin financiamiento extra. Analistas señalan posibles motivos de la pausa

#### \_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

El Gobierno puso en pausa la migración de de pesos del Banco Central al Tesoro. El freno, posiblemente temporal, capta la atención teniendo en cuenta que el desarme de pases en el BCRA para llevar los fondos a letras del Tesoro es parte del plan del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo para levantar el cepo cambiario.

El equipo económico venía incentivando el desarme de pases del Central y la migración de pesos hacia el Tesoro con cambios en las tasas. Pero en la licitación que realizará hoy puso un tope a captar de \$ 5,4 billones, frente a vencimientos por \$ 5,2 billones, por lo que sólo habrá renovación de la misma deuda, sin financiamiento extra.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex, estima que puede haber tres motivos (no necesariamente excluyentes entre sí) por los que el Gobierno pudo haber tomado esta decisión y el primero de ellos es que probablemente no quiera hacer grandes movimientos de liquidez en medio de la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso.

El segundo motivo es que podría ser parte de la negociación que está llevando adelante con las entidades bancarias para desarmar los puts. El tercero, que considera razonable, es que el Gobierno podría estar buscando evitar un "efecto bola de nieve" con las Lecap y por eso va extendiendo los plazos de emisión de manera gradual.

Yarde Buller sostiene que el equipo económico del Gobierno estaría evitando el riesgo que se concentren muchos vencimientos de deuda a corto plazo, tal como ocurrió en 2018, du-

En la licitación de Lecap que realizará hoy puso un tope a captar de \$ 5,4 billones, frente a vencimientos por \$ 5,2 billones

Los economistas no descartan que al final quede un remanente en el stock de de pasivos remunerados del Banco Central

rante la presidencia de Mauricio Macri, cuando la acumulación de las Lebac dificultó administrar el stock.

"Ninguno de estos motivos parece consistente con que esto sea nada más que una pausa en un proceso de migración de pesos que debería continuar hacia adelante. Posiblemente, retomará el proceso una vez que los niveles de riesgo país empiecen a reducirse de manera consistente", estima el especialista.

### ¿MIGRACIÓN TOTAL?

El economista Gabriel Caamaño

destaca que no necesariamente el Gobierno llevará los pasivos remunerados del Banco Central a cero, por lo que no descarta que al final del proceso deje un remanente, aunque dependerá de la preferencia y el orden que se le quiera dar a la administración de esos fondos.

"Los pasivos remunerados del Banco Central nunca fueron cero en relación al PBI o a cualquier variable. Siempre hubo algo de pasivos remunerados. Hay que ver lo que conciben como un nivel normal. No necesariamente harán una migración total, aún suscribiendo a la idea de que estos instrumentos son un problema", sostiene.

En cuanto a la utilidad de dejar un remanente en el Central, para Camaño es lo mismo. Considera que tener un determinado stock de pasivos remunerados en el BCRA o Lecap en el Tesoro no implica ningún cambio desde el punto de vista de la deuda consolidada del sector público, que de todas maneras está abonando intereses.

"En todo caso, es una cuestión de orden. Esto le sirve por una cuestión de cómo ellos quieren manejar la política económica. Desde el punto de vista económico, no cambia. Si los intereses de la deuda en pesos los paga el Central o el Tesoro, es lo mismo", afirma.

soro, es lo mismo", afirma.

Ezequiel Zambaglione, líder de research en Balanz, agrega que el stock actual de base monetaria y pases del BCRA es de alrededor del 8% del PBI, un nivel que puede no estar muy lejos de un equilibrio para la demanda de pesos en un escenario de estabilización. Por lo tanto, estima que con ese nivel el Gobierno podría estar cómodo.



El Tesoro Nacional licitará este miércoles tres Letras Capitalizables en pesos (Lecap).

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON AFIP

### Cuentas de argentinos en EE.UU. no serán develadas si no generan interés

### \_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) confirmó que la Argentina cuenta con las medidas de seguridad de datos y la infraestructura adecuada para realizar de manera efectiva el primer intercambio automático de información financiera, programado para el próximo mes de septiembre.

El intercambio es automático y la AFIP recibirá todas las cuentas bancarias y de inversión de residentes argentinos en los Estados Unidos que hayan generado algún tipo de interés mayor a u\$s 10 durante 2023, pero no informará sobre los saldos.

"Si no tuvieron rendimientos o rentas que califiquen como de fuente estadounidense, no se reportan vía FATCA. Ojo que muchas cuentas generan un pequeño rendimiento que, si superan los u\$s 10 al año, se

reportan, porque muchas veces los depósitos en cuenta se remuneran con intereses", advierte Martín Caranta, socio de Lisicki Litvin y Asoc.

A su criterio, esto puede poner en jaque a los titulares de cuentas no declaradas. Por eso no es menor acordarse del blanqueo, que prevé que se puedan declarar a través del régimen de regularización de activos los saldos al 31 de diciembre de 2023, lo que permitiría liberar de reclamos de AFIP. El organismo reclama sobre el valor del activo no declarado que se debía pagar más un 10% sobre el impuesto a las Ganancias, IVA y Bienes Personales, además de ser pasible de una denuncia por defraudación fiscal, con multas de 2 a 6 veces del impuesto omitido y acción penal en caso de que la evasión supere \$ 1,5 millón por año por impuesto evadido.

Para Caranta, se trata de un blanqueo muy conveniente en términos de costo fiscal: "Sin dudas hay que analizar el blanqueo como una modalidad alternativa de solución de conflictos con el fisco, abiertos o con potencialidad muy alta. Puede ser mucho más conveniente que la moratoria o para poder hacer inversiones"......

### MEETING EN EL CRONISTA: LOS NEGOCIOS QUE SE VIENEN EN EL SISTEMA FINANCIERO

# Bancos, los desafíos del nuevo contexto, el renacer del crédito y el futuro del efectivo

La industria financiera está sometida a nuevas reglas de juego. *El Cronista* convocó a los CEO de los tres principales privados del país, Galicia, Macro y Santander, con 40% del patrimonio total del sistema

\_ Ariel Cohen

\_\_ acohen@cronista.com

Como sucedió con la pandemia, que aceleró numerosos procesos sociales, económicos y corporativos que llevaban un tiempo madurando, las reformas económicas que encaró el Gobierno también vienen activando procesos larvados en el sistema financiero. Algunos que han esperado en las gateras y otros que la transformación económica les impuso dar y habilitó -en algunos casos- rápidos pasos al frente. En este contexto, El Cronista convocó a una mesa de discusión a los referentes de los tres principales bancos privados del mercado para conversar acerca de su agenda y su visión del futuro de la Argentina.

En el encuentro en la redacción de El Cronista participaron los CEO del Banco Macro, Gustavo Manriquez, del Banco Galicia, Fabián Kon, y del Santander, Alejandro Butti. Las tres entidades han sufrido transformaciones y están en proceso de crecimiento. El Santander, de origen español, hace siete años adquirió las operaciones minoristas del Citi, mientras que el Macro está terminando el proceso de incorporación del brasileño Itaú. El Galicia, en tanto, aguarda las autorizaciones para culminar la compra del HSBC (ver aparte), con lo cual terminan de configurarse como las tres principales entidades, que suman aproximadamente el 40% del patrimonio del sistema financiero.

Las preocupaciones de los tres resumen en gran medida las del conjunto de la banca: el uso de efectivo en la economía, que pega con fuerza en sus cuentas; la demora, ahora más encaminada, en la interoperabilidad del sistema de pagos; la falta de desarrollo del mercado de capitales, contracara de lo que debería ser una explosión de los créditos hipotecarios; y una esperanza de la mano del aumento de la demanda de préstamos.

"El segundo costo de los bancos es el movimiento de riqueza, el manejo de efectivo. Primero es la nómina, y después la gestión de las bóvedas, los camiones, en todas las provincias y ciudades de Argentina tenemos que tener efectivo de todos los colores, pesos y dólares disponibles, siempre, por 24, todos los días del año. Y transportarlo y tener la seguridad y ensobrarlo y contarlo y separar lo bueno de lo roto, de lo bueno de lo falso, de lo bueno. Y no estamos hablando de los billetes de chicos viejos",



Kon, Hernán de Goñi (Cronista), Manriquez (Macro) y Butti (Santander).



Kon (Galicia), Christian Findling (El Cronista), Manriquez (Macro) y Butti (Santander) en el meeting.

dispara Kon. El CEO del Galicia comenta que la preocupación es parte central de la agenda que conversó Adeba con el Banco Central. ABA, la gremial de los bancos extranjeros donde se enrola Butti también se lo ha planteado la semana pasada. El costo es para nosotros. Y aparte esto trae una consecuencia que es la red de sucursales que tenemos, están a tope, mucha gente se queja del tiempo de espera. La verdad que hoy en las sucursales nos dedicamos más que nada a contar billetes", agrega.

A juicio de los banqueros, el tema del efectivo es función de la informalidad y de los costos traducidos en impuestos, que pagan los bancos. Reconocen a coro que hay disposición en el Central para buscar una solución que permita encarecer el costo del efectivo, o emparejarlo con el que tiene el uso del dinero electrónico.

"En ese contexto, como sistema queremos un sistema transparente, simple y sencillo. Que un QR no sea interoperable confunde a la gente y no entiende cómo puede parar en distintos lugares", añade Gustavo Manriquez, del Macro y flamante presidente de Modo, la billetera digital de los bancos. "Con esta nueva norma celebramos que el Central dio el paso que estaba faltando hace dos años, por fin. Había que democratizar el QR. La gente se tiene que acostumbrar al dinero electrónico, a ser un país de di-

nero digital. Por eso pedíamos tanto que sea bien transparente, bien sistémico y ningún tipo de interés. Es que funcione donde tenga que funcionar, que pague como quisiera, con tarjeta de crédito, tarjeta prepaga, de una billetera, de un banco, de lo que sea, pero que realmente fluy. Y el Banco Central avanza así con medidas nuevas para desterrar el efectivo. Y ahí sí tenemos ese negocio, es tan consistente, que no hay ningún agujero. Si alguno piensa que no forma parte de este ecosistema, es un error, y ahí es donde realmente estuvimos dos años peleando para que todos en una mesa contribuyamos con un sistema totalmente transparente y sencillo", acota.

#### ¿La pelea con las billeteras líderes?

"Nuestra competencia no está en definir un ecosistema cerrado; nuestra competencia está en el día a día de lo que después es la gente, qué banco termino usando, nos elija a nosotros, pero el medio es totalmente abierto. Eso es lo que creo que algunos no entienden, que todos formamos parte de un ecosistema, y cuando nosotros nos juntamos hablamos bastante para crear un sistema totalmente transparente de escala a 2030 y no a 1990", agregó.

### **ENORMES PENDIENTES**

Cuando se los consulta acerca de la evolución del crédito, que los datos del Banco Central revelan en crecimiento durante el mes pasado, confirman los tres acerca de la tendencia. "Mayo se lanzó con un salto, estamos viendo el movimiento en adelantos y descuentos de cheques", coinciden Kon y Manriquez. Butti, del Santander, agrega: "Otros que venían dormidos son los prendarios, también, y el crédito en dólares".

#### ¿Son del agro, que se financian para evitar liquidar con un tipo de cambio más bajo que lo deseado?

"Es el campo, son los sectores de oil & gas, sectores que generan dólares. Y el crédito es refinanciación, y financiamiento para cosechadoras, todo lo relacionado con exportaciones", acota el CEO del Santander.

#### ¿Créditos hipotecarios, después de haber sido lanzados masivamente hace casi dos meses?

"Muchas consultas, pocas operaciones. Llevan un tiempo, de maduración, desde que la gente se 'scorea', ve qué limite tiene preaprobado y se pone a trabajar para buscar un inmueble, lo tasamos", añade Butti, con el asentimiento de sus pares.

La situación macro golpea las puertas de la discusión de los créditos. "Acá lo importante es apuntar realmente que este cambio cultural del equilibrio fiscal, de la estabilidad monetaria, realmente sea sostenible al tiempo. Eso es lo que le va a dar prosperidad al argentino, le va a dar la posibilidad de comprarse una casa, de poder abordar para su vejez. Yo creo que no hay que cansarse de enfatizar eso -su-

braya Butti-porque si no son estos ciclos que da las hipotecas. Eso y las reglas de juego que sean las adecuadas y que no las estemos cambiando todo el tiempo, porque si no los incentivos no son los adecuado", señala, y mientras todos lo acompañan.

Por su parte, Kon advierte la necesidad de instrumentar un mercado de securitización de hipotecas. "Una vez que se acumulan estas hipotecas hay que securitizarlas, armar bonos, tiene que haber un mercado a largo plazo para absorber eso. Eso está resuelto en todo el mundo. Si hay estabilidad dos años, esperemos que sí, los bancos no van a poder dar hipotecas infinitamente porque sería sin capital. Tenemos que crear el mercado para que alguien compre esos bonos y ahí aparece el sistema de jubilatorio de pensión argentina tiene un sistema de reparto. Por eso debería haber un esquema de ahorro de largo plazo para tener

una renta vitalicia, u otros beneficios. Y ahí generar un circuito virtuoso de ahorro de largo plazo y crédito de largo plazo con el que acumular hipotecas, securitizarlas para que alguien lo compre", agregó Kon.

#### **EL CAMBIO DE LAS TASAS**

Economía y el Banco Central están procurando limpiar el balance del Banco Central, eliminar los pasivos remunerados y que la remuneración de los depósitos se guíe más por los títulos del Tesoro. ¿Ven viable ese movimiento?

Toma la palabra Butti: "hay un incentivo económico a moverse de un lado al otro, lo que pasa que eso no es infinito porque si solamente fuera el tema económico igual no se podría mover todo ahí porque el día que viene, no digamos una corrida, pero sí un cliente que pide una cantidad muy grande de pesos, no tenés cómo realizar esos bonos, y ahí aparece la se-

gunda necesidad, necesitas una profundidad del mercado capitales, tener compradores y vendedores. Ese día, que viene el cliente, uno debería salir al mercado y vender esa posición de Lecap. Pero falta profundidad, como decía Fabián, de inversores de largo plazo. Si no creamos una fuente de tomadores de depósitos de largo plazo, nosotros como banco es muy difícil que podamos extender nuestros préstamos a largo plazo", afirma, y subraya en ese sentido la necesidad de la confianza y la solidez de la ma-

"Una vez que están lanzados los créditos UVA, lo que viene es desplegar un mercado de securitización de los préstamos" croeconomía.

#### **EL FUTURO DEL SISTEMA**

¿Seguirá el proceso de compras y fusiones en el sistema?

"Todavía falta un proceso de concentración en Argentina y 70 bancos o más para un mercado financiero que es muy chiquito, con 7/8% de PBI de crédito para 70 bancos, es bravo afirma Kon-. Brasil en 5 bancos tiene el 74% de la cuota de mercado, incluyendo públicos y privados. Acá si juntan las cuotas de nosotros tres, más Banco Nación y Provincia, no llegás, yo me imagino, a 40%", señala y agrega: "Falta un proceso de concentración".

#### ¿Cómo piensa crecer Santander?

"Nosotros particularmente estamos más con una política de crecer orgánicamente. El año pasado crecimos cien puntos básicos, más o menos, en negocio financiero orgánicamente. Y en principio nuestra idea es crecer de esa manera", contesta Butti.

#### ¿Y el Macro?

"Siempre está viendo las oportunidades que surjan. Todo se analiza y todo se organiza. Lo que creo que el sistema está sólido, está líquido, está solvente, con una calidad de catrera muy importante. Lo que creo, y no creo que lo hablamos, es muy importante para terminar, la estabilidad económica te va a traer nuevas herramientas para sorprender y hacer que evolucione el mercado. Tenemos mucho, todavía, espacio para sorprender al mundo con nuevas herramientas cotidianas", aseguró Manriquez.\_

RECLAMOS AL BCRA

17

### Piden apertura de los pagos en los comercios online y la SUBE



Javier Bolzico, titular de ADEBA, apuntó contra Mercado Libre.

\_\_\_ Leandro Dario

\_\_\_ ldario@cronista.com

Los bancos de capital nacional que se reunen en Adeba, elogiaron ayer al Gobierno, al tiempo que pidieron más medios de pago en plataformas de comercio online y apertura del sistema SUBE en la red de transporte.

"Consideramos correctas y apoyamos las ideas expresadas por el presidente Javier Milei respecto a la reducción del gasto público; el equilibrio fiscal; la desregulación de la economía, competencias de moneda; y apertura económica al mundo", aseguró Javier Bolzico, presidente de Adeba.

Tras la interoperabilidad en pagos con tarjetas de crédito con código QR, los bancos piden "competir en igualdad de condiciones" en otras áreas. "Se abrió la competencia solo en el mundo físico. La competencia está limitada en los pagos del comercio online. Un próximo desafío será abrir a la sana competencia y democratizar los pagos en el comercio online. También el pago de transporte de pasajero debe abrirse", agregó Bolzico.

Si bien no lo mencionó explícitamente, el primer pedido fue un nuevo tiro por elevación contra Mercado Pago, que fue denunciado por este tema por Modo ante Defensa de la Competencia.

Los bancos también destacaron el proceso de desregulación que inició el BCRA y pidieron continuarlo y profundizarlo. Ese proceso debiera eliminar regulaciones intervencionistas que, según los ellos, afectan el desarrollo del sistema financiero.

#### **INTELIGENCIA DE NEGOCIO**

### Alta competencia en el mercado pero también colaboración estrecha

Se indignan los CEO cuando les dicen que ahora sí, con la reducción de tasas de los pasivos del Central, van a tener que trabajar de banquero. "Nosotros que más queremos que tener negocios, es decir, poder prestar", acotan.

Y como se llevan en la "al-

ta competencia" entre los tres de la punta. Aseguran que trabajan en contacto estrecho. "Nuestro trabajo más que orientarnos a comprarnos entre nosotros, que vivimos compitiendo entre nosotros, es hacer lo posible para que el país vaya para adelante y el mercado crez-

ca. Y trabajamos con ese plan", indica Manriquez. Añade Butti: "Trabajamos para que la torta sea grande y después que cada uno pueda ocupar elespacio que es su propuesta de valor del jardín. Pero trabajamos cerca y juntos para que el sistema financiero crezca".

### En noviembre se delineará la nueva fisonomía del sistema

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

El 21 de noviembre la filial local de HSBC pasará a ser Galicia+, ya que para ese entonces prevén tener la fusión aprobada por el Banco Central. Por lo pronto, los equipos de Tecnología y Sistemas del HSBC están trabajando para que el 21N se desconecten de las demás filiales del HSBC a nivel mundial a las cuales hoy están conectados y pasen a 'enchufarse' en las del Galicia. Por eso, el HSBC en la Argentina pasará a ser Galicia+ hasta tanto se concrete la fusión y sean todos Galicia. Si bien se llegó a hablar de retiros voluntarios que paguen 2,8 veces más que la indemnización prevista, el número será menor, pero todavía lo están analizando. Lo cierto es que los oficiales de cuenta del HSBC son claves para retener a los clientes y evitar que se vayan



Para noviembre estaría aprobada la fusión.

a otras entidades que quieran seducirlos. "Las dos organizaciones avanzan en un plan de transición hacia el cierre de la transacción, sujeto a la aprobación regulatoria. Los avances de este proceso serán informados oportunamente", dicen.\_

### Nuevo presidente de Play Digital, la sociedad propietaria de Modo

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Banco Macro, asumió la presidencia de la empresa Play Digital, firma bajo la cual se enmarca la billetera Modo. "Tenemos por delante un futuro apasionante. La apertura del OR hacia una full interoperabilidad, definida por el BCRA, nos plantea grandes desafíos competitivos y vamos a trabajar con mucha fuerza para convertir a Modo en un actor muy influyente del sistema financiero argentino", consideró Manriquez. En el marco del meeting con El Cronista, el directivo había planteado, precisamente, el alcance de l acuerdo con los bancos. "Hay mucho espacio, vamos a apostar para seguir modernizando este sistema, que realmente ve-

Gustavo Manriquez, el CEO de



Gustavo Manriquez, CEO de Macro y titular de Play Digital.

nimos en esa tarea, pero todavía nos queda mucho espacio. Eso es lo más importante, a futuro, transformar el sistema en algo totalmente transparente democrático simple para que realmente el cliente esté en lo cotidiano del día a día".\_\_\_

### Negocios



### Nuevo modelo de Can-Am

Grupo Simpa lanzó el todoterreno side-by-side Maverick R. Su precio de lista es de u\$s 108.000 y se presenta en dos colores: Carbon Black & Neo Yelloy y Triple Black.

ESTARÁ EN EL CASCO HISTÓRICO DE ESA CIUDAD

# Testorelli abre su propia maison en San Isidro para conquistar a clientes de lujo



La joyería ya cuenta con seis tiendas distribuidas por distintos puntos de Capital Federal y Gran Buenos Aires

La histórica joyería familiar emprendió un cambio de estrategia y buscará crecer por fuera de los centros comerciales. Además, apunta a tiendas distintivas, exclusivas y privadas

\_\_\_ Lola Loustalot

\_ lloustalot@cronista.com

La tradicional joyería Testorelli 1887 abrirá su propia maison en San Isidro. Destinada a clientes que buscan privacidad y crear sus propias alhajas, el edificio se emplazará en el casco histórico de la ciudad, a pocas cuadras de su sucursal insignia, donde se producen las piezas que la joyería comercializa en las seis tiendas que tiene en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

El fin de este proyecto, aseguró la nueva dueña heredera del negocio familiar, Miriam Testorelli, es alejarse de los shoppings y ofrecer distintas experiencias a sus clientes que, recurrentemente, solicitan mayor privacidad. La maison, que se ubicará en Primera Junta y 25 de Mayo, tendrá un funcionamiento similar al de las tiendas de lujo europeas, ya que operará con cita previa y cada cliente tendrá asistencia personalizada.

"Será un espacio cómodo y amplio para recibir a los clientes. Cada uno podrá ingresar en su auto, de manera que su identidad quedará reservada", aseguró La maison operará con cita previa y cada cliente tendrá asistencia personalizada

La joyería empezó a diseñar productos más accesibles, con menor composición de oro, plata o platino la ejecutiva. A su vez, adelantó que el local también tendrá a la venta las marcas de joyas de lujo como Rolex, Cartier y Omega.

Se trata del séptimo local de la joyería, que, además del original que tiene en San Isidro, cuenta con otras seis tiendas. Cuatro de ellas es ubican en los centros comerciales Alto Palermo, Galerías Pacífico, DOT Baires y Unicenter, a la que se suma el recientemente inaugurado local a la calle en la avenida Alvear, a metros del Hotel Alvear.

"La idea es salir de los shoppings y tener comercios a la calle", adelantó. A su vez, comentó que, en adelante y por pedido de las marcas que la empresa tiene en su portfolio, Testorelli buscará expandirse por fuera de los centros comerciales.

"No quieren estar condicionados por la ubicación que se nos asigna en los shoppings. No entienden ni toleran que, al lado de una joyería haya una juguetería o una tienda de ropa interior", contó. No obstante, aseguró que Testorelli conservará los locales que la marca tiene hoy en día en los centros comerciales dado que sus clientes "están acostumbrados a esa dinámica". Sin embargo, "vamos a ofrecer esos espacios de distinción y exclusividad que las marcas quieren".

Independientemente del segmento de lujo que visita las tiendas con regularidad y le escapa a la crisis, la ejecutiva reveló que, en un contexto de caída del consumo interno, la joyería empezó a diseñar productos más accesibles, con menor composición de oro, plata o platino.

Sin embargo, reconoció que todavía "hay interés en la compra de joyas como instrumento de inversión", ante otras opciones restringidas. "Es un resguardo de valor con liquidez que se hereda sin problemas. A diferencia de un inmueble o un auto, se ahorra el trámite y el costo de una sucesión", apuntó.

A su vez, destacó que, "el valor del oro siempre estuvo en ascenso". Comentó que, en 2004, la onza de este metal precioso rondaba los u\$s 400. Diez años más tarde, su precio se elevó a los u\$s 1200, mientras que, hoy en día, el valor de la onza es de u\$s 2300. No obstante, Testorelli reveló que, tanto el precio de los productos, como de la materia prima "varía regularmente" y que, incluso, puede cambiar dos veces en un día.

Y entre las ventajas sumó la menor tributación. "Solo se paga el impuesto suntuario del 25% y el IVA del 21% en la compra de piezas de oro, plata, perlas y piedras preciosas. Pero objetos como alianzas o un Rolex de acero quedan exceptuados", explicó la empresaria.

La joyería tiene una oferta diversa adaptada a las últimas tendencias, con marcas internacionales como Cartier, Bulgari, Chopard, Gucci, Omega y Longines, además de Rolex; así como joyas de autor que elaboran los orfebres en el taller del local de San Isidro. Negocios 19 Niércoles 12 de junio de 2024

MACRO, NORMATIVAS E INFRAESTRUCTURA

## CEO de Ledesma se suma al pedido de la industria de alimentos por competitividad



El CEO de Ledesma, Javier Goñi, en la Semana de la Ingeniería

En el marco de la Semana de la Ingeniería, la industria de los alimentos planteó su potencial, pero también las limitaciones domésticas para ser el proveedor de las góndolas internacionales.

Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

La industria de los alimentos busca ingresar a una nueva era de competitividad para lo cual sus empresas plantean la oportunidad de despejar las regulaciones que traban su actividad y tener la oportunidad de afrontar "El desafío de alimentar al mundo", tal la consigna de las jornadas de la Semana de la Ingeniería.

Javier Goñi, CEO de Ledesma y presidente del evento que organiza el Centro Argentino de Ingenieros, planteó en la jornada que la Argentina está ante la necesidad de "tomar los desafíos y encontrar en los problemas soluciones transformadoras, con eficiencia en el uso de los recursos para crear valor agregado".

Del encuentro participaron el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, el presidente del CAI, Pablo Bereciartua, la titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Carla Martín Bonito, y directivos de empresas como Ledesma, Arcor, Nestlé, Mondelez y Quilmes.

"La industria de la alimentación es netamente federal porque se establece dónde están las materias primas, y a lo largo de su historia se ha ido consolidando en distintos lugares del país que dieron origen a comunidades que generaron desarrollo, capacitación y empleo", expresó el directivo de la compañía fuertemente establecida en el Noroeste Argentino.

Para Goñi, el país viene de "muchos años con trabas y barreras que en vez de liberar el potencial de la industria le ponen alambrados, y ese es el camino a recorrer. La buena noticia es que el mundo está necesitando alimentos".

"Argentina tiene competiti-

vidad natural en todo lo que es alimento, pero hoy cualquier producto en la góndola tiene entre un 40 y un 50% en impuestos y hay que llevarlo a niveles normales como en cualquier otro mercado del mundo", se lamentó.

En el mismo sentido, planteó las necesidades de la producción en logística a partir de un caso propio de Ledesma: "China construyó en 10 años unos 25.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. A nosotros transportar una tonelada de azúcar por tren hacia Buenos Aires nos demanda 18 días".

"La política tiene que fijar un rumbo y el empresario apostar a ese sentido sostenible, venimos de un fracaso como sociedad durante años, pero hoy tenemos una oportunidad nueva y avanzar con la Ley de Bases es clave para empezar a destrabar nuestro futuro como país", planteó Goñi durante el encuentro.

En ese sentido, la presidenta de la Copal, reseñó que "en los últimos 15 años las empresas exportadoras argentinas se redujeron un 30%. En alimentos y bebidas hay 14.000 empresas, pero solamente 1300 de esas compañías son exportadoras".

"No podemos caer en el pesimismo pero hay que ir a un cambio de tendencia con polí-

Hoy cada alimento que se consume en Argentina tiene una carga tributaria de entre 40% y 50%

En alimentos y bebidas hay 14.000 empresas, pero solamente 1300 de esas compañías son exportadoras

ticas de Estado para incentivar la creación de empleo privado, la simplificación burocrática y una reforma impositiva que favorezca la inversión. Hoy cada alimento que se consume en Argentina tiene una carga tributaria entre el 40% y el 50%", dijo Martin Bonito.

"El comienzo de año fue complicado, el consumo cayó mucho y aún no estamos viendo que haya una recuperación, aunque sabíamos que podía pasar esto", admitió Goñi al entender que esa demanda "se va a ir recuperando lentamente, a medida que baje la inflación y haga cambiar el chip a todos".

En el caso de Ledesma, explicó que ante la crisis, la consigna es "ser muy cuidadosos en los costos. Ahora estamos sin cerrar la negociación paritaria tratando de explicar la realidad que a veces cuesta que la gente lo entienda y mirando también los proyectos de largo plazo".\_ ACUERDO CON SLB EN HOUSTON

### Vista acelera en Vaca Muerta y suma un segundo set de fractura

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_\_ iortiz@cronista.com

Vista traerá a la Argentina un segundo set de fractura para acelerar su plan de actividad en Vaca Muerta, para lo cual extendió su vínculo estratégico con SLB, uno de los gigantes de las operaciones especiales para la industria petrolera.

La compañía de Miguel Galuccio, que es la segunda operadora del crudo no convencional, firmó un contrato con SLB mediante el cual importará un nuevo set de fractura que operará en los bloques de Vista.

La llegada de nuevos equipos es fundamental para las operaciones en Vaca Muerta y contribuirá a solucionar un incipiente cuello de botella debido a la demanda de la industria que requiere acompañar las proyecciones al alza de producción.

Vista, en particular, prevé alcanzar en el cuarto trimestre de 2024 una producción de 85.000 boe/d y se espera que este segundo set de fractura se sume a las operaciones de Vista en la segunda mitad del año.

El nuevo equipo tendrá impacto en los planes 2024-2025 y le otorgará flexibilidad para dejarla bien posicionada para sobre cumplir sus metas para el próximo bienio informadas al mercado en su último Investor Day.

La firma del acuerdo se realizó en la sede de SLB, en Houston, entre Juan Garoby, cofundador y COO de Vista, y Aparna Raman, presidente de la División de Desempeño de Reservorios de SLB.

Garoby afirmó que "una parte fundamental del plan de perforación y completación en Vaca Muerta es la incorporación de equipamiento con la más alta tecnología, que permita ser más eficientes a la hora de alcanzar nuestros objetivos de producción".

"La incorporación de un segundo set de fractura -dijo Garobi- nos brindará una mayor flexibilidad para acelerar aún más nuestro plan", y agregó: "SLB nos acompaña desde nuestros inicios y forma parte del One Team, un programa inédito en la industria, ideado por Vista, que busca alinear nuestros objetivos con los de nuestros proveedores de servicios".

Por su parte, Arpana afirmó: "Juntos, estamos implementando tecnologías de vanguardia y soluciones para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y aumentar la producción. SLB está invirtiendo en

Vista pondrá en producción 138 pozos entre 2024 y 2026, un 33% más respecto del plan anterior

Argentina a largo plazo".

En el último Investor Day realizado en septiembre de 2023, Vista confirmó que, entre 2024 y 2026, planea poner en producción 138 pozos nuevos de shale oil, un 33% de aumento respecto de lo anunciado en el plan anterior.

Ese desempeño le permitirá alcanzar una producción de 100.000 boe/d en 2026, y la visión a futuro de la compañía contempla alcanzar en 2030 una producción diaria de 150.000 boe/d.



El contrato con SLB permitirá a Vista traer un segundo set de fractura

EXPANSIÓN EN RECURSOS NATURALES

## El grupo Eurnekian entra a un proyecto para extraer uranio en Río Negro

Corredor Americano, empresa de Corporación América, cerró un acuerdo con la canadiense Blue Sky. Inicalmente, podrá recibir una participación de hasta el 50%, a cambio de u\$s 35 millones

El Cronista

**Buenos Aires** 

Corredor Americano, una de las empresas de Corporación América, el grupo que lidera Eduardo Eurnekian, firmó un acuerdo para sumarse a un proyecto de extracción de uranio en Río Negro. Se asoció con la canadiense Blue Sky Uranium para desarrollar Ivana, depósito de uranio y vanadio del proyecto Amarillo Grande, en esa provincia patagónica.

Según el acuerdo, que se anunció este lunes, Corredor Americano, la empresa de ser-

vicios petroleros del grupo, invertirá, inicialmente, hasta u\$s 35 millones. A cambio, podrá recibir un 50% de participación indirecta en el depósito.

El objetivo es avanzar hasta la finalización del estudio de factibilidad y perforando objetivos de exploración claves ubicados en áreas adyacentes a a Ivana, informó Blue Sky en un comunicado difundido a inversores en Canadá. En caso de que el estudio de factibilidad fuese positivo, Corredor Americano, que está basada en Río Gallegos, podrá ganar hasta un 1% adicional al decidir financiar el costo de ca-

pital del proyecto y otro 29%, si financia el 100% de los costos de capital estimados para llegar a su producción comercial.

Esto llevaría a que la empresa de Eurnekian tenga el 80% y Minera Cielo Azul -filial local del grupo canadiense-, el 30% restante.

"La reciente evaluación económica preliminar (PEA) para nuestro proyecto Amarillo Grande confirmó al depósito Ivana como un potencial candidato para una producción de uranio de bajo costo. El acuerdo propuesto con Corredor Americano brinda beneficios convincentes para Blue Sky y sus accionistas, al establecer un camino claro para llevar a Ivana a la producción, en asociación con uno de los grupos más capaces de la Argentina", declaró Nikolaos Cacos, presidente y CEO de Blue Sky.

"Después de la participación inicial del 50% para llevar a Ivana a la fase de factibilidad, Blue Sky se verá totalmente liberada de los costos de capital estimados a cambio de que Corredor Americano obtenga un share adicional del 30% en el proyecto. Asimismo, nos estamos beneficiando de una inversión sustancial para la exploracióin en propiedades adyacentes, con el potencial de que el joint venture adquiera nuevos descubrimientos en el futuro. Esperamos completar el acuerdo y hacer avanzar rápidamente Ivana a través de las siguientes etapas", agregó.

Según el comunicado de la transacción, las partes acordaron un período de 90 días para negociar los acuerdos definitivos, que dependerán de que Corredor Americano complete su due dilligence, entre otras condiciones.

Para este deal, Blue Sky contrató a ACP Capital Markets y Southern Cone Partners como asesores financieros y a Blake, Cassels & Graydon como abogados en Canadá. Su asesor legal argentino fue Alfaro Abogados.

Blue Sky Uranium es líder en el descubrimiento de uranio en la Argentina. Integra el Grosso Group, que explora recursos naturales en el país desde 1993. Su proyecto insignia, Amarillo Grande, fue un hallazgo propio,



Eduardo Eurnekian, FOTO: REVISTA APERTURA

Ivana es un depósito de uranio y vanadio del proyecto Amarillo Grande, que Blue Sky tiene en Río Negro

Si Corredor Americano financia el 100% de la inversión para producir, podrá tener hasta el 80% del proyecto

con potencial para abastecer el mercado local e internacional.

Ivana está 25 kilómetros al norte de Valcheta, donde Blue Sky tiene un campamento de exploración permanente, describió el sitio especializado Minería y Desarrollo. Amarillo Grande, consignó, es uno de los proyectos más avanzados de uranio y vanadio del país y tiene potencial para un minado y procesamiento de bajo costo. La mineralización en Amarillo Grande, añadió, está en múltiples objetivos a lo largo de 145 kilómetros. "La mineralización ocurre en la superficie o muy cerca de ella, en rocas encajantes no consolidadas a débilmente cementadas. Eso hace que la minería a cielo abierto simple y económica sea un escenario de desarrollo probable", explicó.

La mayor parte de la mineralización de uranio y vanadio cercana a la superficie que encontró hasta la fecha está en forma de mineral carnotita susceptible a la lixiviación como recubrimientos en guijarros. El trabajo de prueba de beneficio sobre muestras de Anit e Ivana indica que se podrían utilizar técnicas simples de lavado y tamizado en húmedo en el sitio para concentrar y mejorar este material, lo que podría reducir significativamente los costos de transporte y procesamiento.

Corporación América, el buque insignia de Eurnekian, es dueña de Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de más de 30 terminales áreas en el país y el exterior. El grupo, además, tiene intereses en banca, tecnología y alimentos, como la Bodega del Fin del Mundo. A través de su controlada Compañía General de Combustibles (CGC), es uno de los principales players en la producción de hidrocarburos. En 2021, compró los activos locales de la china Sinopec. Días atrás, inició la exploración de Palermo Aike, yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Santa Cruz en el que se socio de YPF.

No es el único negocio de recursos naturales en el que se interesó el grupo. El año pasado, Corporación América anunció una inversión de 100 millones de euros para construir una planta de hidrógeno verde en España.

### Aviso de convocatoria a Audiencia Pública N°2/24

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS convoca a todas las personas interesadas en participar de la Audiencia Pública Nº 2/24 con el fin de considerar la documentación de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto denominado "Argentina Sismica 3D CAN 107 y CAN 109".

FECHA, HORA Y LUGAR: La Audiencia Pública se llevará a cabo el dia 3 de julio de 2024 a partir de las 10:00 am. horas virtualmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La participación se realizara mediante una plataforma digital y su desarrollo se transmitira en simultáneo, accediéndose a través del siguiente link de la web de la SUBSECRETARIA DE AMBIENTE: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/proyecto-shell-registro-sismico-3d-en-bloques-can-107-y-can-109

ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN: la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE estará a cargo de la Implementación, coordinación y organización de la Audiencia Pública.

AUTORIDADES: la Audiencia Pública será presidida por la SUBSECRETA-RIA DE AMBIENTE, la que podra ser asistida o sustituida por el funcionario que aquella designe en calidad de suplente.

EXPEDIENTE: los expedientes con la documentación necesaria para el ejercicio adecuado de la participación en la Audiencia Pública EX-2020-17578657-APN-DNEP#MHA y EX-2024-56101585- -APN-DGD-YL#MI estarán a disposición de las personas interesadas a través del siguiente link de la web de la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE:

AMBIENTE: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/proyecto-shell-registro-sismico-3d-en-bloques-can-107-y-can-109

INSCRIPCIÓN: a los fines de la participación en la Audiencia Pública, la inscripción en el REGISTRO DE PARTICIPANTES comenzará a partir de las 10 am. hs. del dia 14 de junio del año 2024 y hasta las 10 am. hs del dia 1 de julio del año 2024. El formulario de inscripción estará a disposición de las personas interesadas en el REGISTRO DE PARTICIPANTES habilitado a través del siguiente link de la web de la SUBSECRETARIA DE AMBIENTE https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/proyecto-shell-registro-sismico-3d-en-bloques-can-107-y-can-109

DIFUSION: la presente convocatoria se encontrarà disponible por dos (2) días en el Boletin Oficial, en dos (2) diarios de circulación nacional, en un (1) diario de distribución local y accesible a través del siguiente enlace de la SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/proyecto-shell-registro-sismico-3d-en-bloques-can-107-y-can-109

INFORME FINAL: el Informe Final de la Audiencia Pública en el sitio web de la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE dentro de los DIEZ (10) dias de finalizada la Audiencia Pública, publicandose el correspondiente aviso en el Boletín Oficial.

Jefatura de Gabinete de Ministros



El Cronista | Miércoles 12 de junio de 2024

## Info Technology



### Samsung lanza laptops con IA

El fabricante coreano anunció sus nuevas computadoras Galaxy Book 4 Edge, dotadas de chips Snapdragon Elite con aceleradora de IA. Vienen en tamaños de 14 y 16 pulgadas



Apple anunció la llegada de múltiples funciones de IA para sus dispositivos y planteó la cuestión de la privacidad

LAS TECNOLÓGICAS Y EL DESAFÍO DE CUIDAR LA INFORMACIÓN PERSONAL

## IA y privacidad de datos: alianza de Apple con ChatGPT abre un debate

En su evento anual de desarrolladores, la compañía liderada por Tim Cook reveló una fuerte apuesta por la inteligencia artificial que puso a la protección de la información en discusión

\_\_ Adrián Mansilla

\_ amansilla@cronista.com

La carrera por el liderazgo en el ámbito de la inteligencia artificial que se da entre los gigantes tecnológicos tiene un lado oscuro, que es la recopilación de datos de los usuarios que utilizan servicios conversacionales como ChatGPT.

Esta semana, en su conferencia anual de desarrolladores, Apple realizó anuncios sobre la integración de IA en sus dispositivos, a la vez que planteó una estrategia novedosa para dar confianza a los usuarios. Sin embargo, la iniciativa también incluye un acuerdo con OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, para sumar su tecnología, lo que abrió nuevas polémicas y dudas sobre la privacidad de los datos.

En este sentido, Elon Musk criticó la alianza y afirmó: "Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas". Asimismo, afirmó que "Apple no tiene idea" de lo que pasa una vez que se entreguen los datos a OpenAI. La recopilación de datos de los usuarios es uno de los principales problemas de los chatbots de IA

La IA de Apple se ejecutará en los dispositivos, pero también podrá acceder a servidores en la nube

"Los sistemas de IA como ChatGPT de OpenAI recopilan información y datos de los usuarios con diversos fines, como mejorar el rendimiento del modelo, personalización, monitoreo y seguridad o resolución de problemas. El problema principal desde la perspectiva de la privacidad y seguridad de los datos reside en que, a diferencia de lo que ingresamos para hacer una búsqueda en Google, para recibir mejores resultados necesitamos dar un nivel de detalle muy significativo, que quien controle esa información puede tener información muy sensible de nosotros", señaló Alan Mai, especialista en ciberseguridad y CEO de Bloka.

### LO DISTINTO DE APPLE

Con su nueva plataforma Apple Intelligence, la compañía de Cupertino buscó, desde el vamos, dar una respuesta a la cuestión de la privacidad. La empresa afirmó que "la privacidad está en el núcleo" de su propuesta. Para eso, afirma que el procesamiento de los datos del usuario que surgen de su interacción con la IA se realiza en el mismo dispositivo, sin necesidad de recurrir a servidores externos, donde podrían quedar expuestos.

De esta manera, indicó, los dispositivos Apple estarán al tanto de la información personal pero no la "recoletarán" o llevarán fuera. Y el trabajo se podrá hacer gracias al poder de los últimos chips de la compañía, como los recientes M3 y M4.

"La principal propuesta de valor de Apple con respecto a la inteligencia artificial tiene que ver con poder correr parte de los modelos directamente en forma local en la capacidad de procesamiento del móvil y que esos datos no viajen a un servidor en la nube. En ese sentido, Apple está tratando de diferenciarse del resto mediante lo que se llama Edge Computing, la computación en el borde, que es la ejecución de la inferencia que hace la red neuronal, que ocurre en el teléfono móvil y no en un servidor en la nube", explicó el experto Gustavo Guaragna CEO de Snoop Consulting.

### LA IA, OTRA VEZ EN LA NUBE

No obstante, con sus anuncios Apple también abrió una puerta a la controversia, al admitir que también utilizará servidores en la nube para IA.

"Hay momentos en los que se necesitan modelos de IA que son más grandes de lo que entra en el bolsillo hoy. Los servidores pueden ayudar con esto", indicó la empresa. Y detalló: "Queremos extender la privacidad y seguridad de tu iPhone en la nube para desbloquear más inteligencia. Por eso creamos Private Cloud Compute. Esto le permite a Apple Intelligence escalar su capacidad computacional y apoyarse en modelos más complejos en servidores para responder a requerimientos más exigentes a la vez que se protege la privacidad".

A fin de cuentas, para el experto Alan Mai de Bloka, "esta alianza puede ser revolucionaria, pero Apple ahora tendrá que ser extremadamente cuidadosa para garantizar que la integración de ChatGPT sea segura y proteja la privacidad de los usuarios", la vez que evaluó que "es un gran paso adelante, pero uno que debe darse con precaución".....

### Financial Times



### Nuevas sanciones contra Rusia

La Casa Blanca dijo que durante el G7 Estados Unidos anunciará un nuevo conjunto de medidas "impactantes" y controles a la exportación que apuntan a entidades y redes que colaboran con Moscú.

DESPUÉS DE LA GIRA POR CALIFORNIA

## Milei quiere convertir a Argentina en un "centro mundial" de inteligencia artificial



El Presidente argentino con el CEO de Apple, Tim Cook. NOTICIAS ARGENTINAS

El jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel, afirma que el país busca ofrecer condiciones más favorables que Estados Unidos y Europa en términos de regulación

### \_\_\_ Ciara Nugent

Javier Milei quiere convertir a Argentina en "el cuarto centro mundial de inteligencia artificial (IA)", según declaró un asesor del presidentelibertario, que prometió una regulación no intervencionista para atraer a los empresarios tecnológicos estadounidenses al convulso país sudamericano.

Demian Reidel, jefe del consejo de asesores económicos de Milei y organizador de las reuniones de alto nivel del Presidente con OpenAI, Google, Apple y Meta el mes pasado, le dijo al *Financial Times* que invertir en Argentina proporcionaría a las empresas "una cobertura" contra los crecientes riesgos regulatorios en Estados Unidos y Europa.

"Argentinatiene un Presidente que realmente está impulsando las ideas de libertad, baja regulación, libre empresa, y ha capturado la imaginación y la atención de todo el sector tecnológico norteamericano", dijo en una entrevista. "Todas las estrellas se han alineado para que seamos quizás el cuarto centro mundial de IA".

Los planes de Milei para Argentina llegan en medio de una grave crisis económica que ha llevado la inflación anual al 289%. Tras seis "Si toda esta gente quiere reunirse con nosotros... no es para hacerse una foto", dijo Reidel

meses de presidencia, su gobierno minoritario aún no ha aprobado ninguna ley en el Congreso para desregular la economía y atraer inversiones.

Sin embargo, sus duras críticas a los líderes occidentales, a los que acusó de estar "cooptados" por el socialismo en un discurso pronunciado en Davos en enero, le han hecho ganar fans en un sector tecnológico que cada vez está más en el punto de mira de los dirigentes europeos y estadounidenses.

En mayo, Milei y Reidel celebraron reuniones privadas en California con directivos como Sam Altman (OpenAI) y Tim Cook (Apple), y organizaron una cumbrecon inversores y pensadores de la IA, entre ellos el capitalista de riesgo Marc Andreessen y el sociólogo Larry Diamond. El Presidente argentino se ha reunido dos veces con Elon Musk, CEO de Tesla.

"Lagente nose da cuenta de que si toda esta gente quiere reunirse con nosotros... no es para hacerse unafoto", dijo Reidel. "Es uninterés mutuo, en términos de [inversión] y lo que les daremos en términos de regulación y un lugar favorable a los negocios para operar".

Reidel añadió que llevaba meses hablando con las empresas sobre la regulación y las ventajas competitivas de Argentina, que incluyen una población bien formada y una amplia oferta de terrenos para data centers.

Afirmó que las reuniones fueron "muy amistosas" y que Milei tenía una "relación especial" con Andreessen, autor del Manifiesto tecnooptimista.

Otros gobiernos latinoamericanos también compiten por convertirse en el Silicon Valley de la región, y los analistas afirman que las empresas tecnológicas que se instalen en Argentina deberán realizar grandes inversiones en infraestructura, como servidores, y estar preparadas para afrontar grandes riesgos políticos y económicos.

"Necesitarían ver que Argentina se deshace de sus [estrictos controles de capital], y aprobar reformas económicas a largo plazo antes de poner el dinero", dijo Ignacio Labaqui, analista senior de la consultora de riesgo Medley Global Advisors. "Ese proceso apenas está empezando y yo sería cauto".

El miércoles se votará en el Senado, donde Milei controla el 10% de los escaños, un proyecto de ley destinado a incentivar la inversión. El Presidente también necesitaría el respaldo del Congreso para aprobar una normativa sobre IA "favorable a la innovación".

Reidel argumentó que las presiones reguladoras en otros lugares impulsarán a las empresas a buscar nuevos lugares donde invertir. Las normas "extremadamente restrictivas" han "terminado con la IA en Europa", afirmó, y añadió que los debates en EE.UU., donde los legisladores de California están estudiando nuevas normas de seguridad para la IA, sugieren que el país "podría terminar siguiendo el mismo camino".

Dijo que esperaba que las empresas empezaran a "sacar capital humano de Europa" y añadió: "¿Sabés qué? Les daremos la bienvenida con buenos filetes y Malbec".

"No podemos [hacerlo] todo inmediatamente, pero nos estamos centrando en las cosas que podemos hacer", dijo Reidel.

"Después de las reuniones, ajustamos nuestros planes, y salimos con planes de inversión bastante concretos", añadió.\_\_\_ ENCUESTA FT-CHICAGO BOOTH

# Para los economistas, la Fed hará solo un recorte de tasas este año

Casi una cuarta parte de los expertos consultados directamente no prevén ningún recorte. La Reserva Federal dará a conocer hoy sus planes para el rumbo de la política económica

- Claire Jones
- Martha Muir \_ Eva Xiao

La Reserva Federal bajará las tasas de interés sólo una vez este año, según los expertos, ya que la persistente inflación obliga al banco central de Estados Unidos a ajustar su calendario en ma-

teria de política monetaria. Más de la mitad de los 39 economistas que participaron en la encuesta de FT-Chicago Booth afirmaron que la Fed sólo realizaría un recorte de un cuarto de punto este año. Casi una cuarta parte no prevé ningún recorte.

Los resultados de la encuesta, realizada en la última semana de mayo, llegan antes de la reunión de la Fed de este miércoles, en la que se espera que las autoridades monetarias cambien sus propias previsiones de recortes para este año de tres a dos, o incluso una.

Las expectativas de que las tasas se mantengan más altas durante más tiempo llegan después de meses en los que la inflación está siendo más acusada de lo previsto. Hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU publicará los datos del índice de precios al consumo (IPC) de mayo, unas horas antes del anuncio de tasas de la Fed.

El hecho de que los costos de la deuda se mantengan altos hasta las elecciones de noviembre supondría un duro golpe para el presidente Joe Biden, que intenta combatir la escasa aprobación de su gestión de la economía y el descontento del electorado por el costo de las hipotecas, los alimentos y otros bienes.

Los economistas que participaron en la encuesta también aumentaron sus previsiones de IPC del 2,5% en la encuesta de

marzo al 2,8% actual. El objetivo de la Fed es un IPC del 2%. La Oficina de Análisis Económicos declaró a finales de mayo que el IPC general fue del 2,7% en abril.

Karen Dynan, profesora de la Universidad de Harvard, que participó en el sondeo, declaró que los últimos datos habían suscitado "preocupación sobre si la inflación superior al objetivo se está afianzando".

Las autoridades de la Reserva Federal creen que la continua fortaleza del mercado laboral les da margen para mantener las tasas en su nivel más alto en 23 años, entre el 5,25% y el 5,5%, a diferencia de los bancos centrales de la eurozona y Canadá, que los re-

Podría ser un duro golpe para Biden si las tasas se mantienen altas hasta las elecciones de noviembre

cortaron la semana pasada.

También han aumentado las expectativas de los economistas sobre un aterrizaje suave [soft landing] de la economía estadounidense. Según el sondeo, el 52% de los encuestados no ve recesión hasta 2026 o más allá, frente al 46% de marzo.

Un tercio de los encuestados -el grupo más numeroso- cree que la Fed realizazrá su primer recorte este año en septiembre, en la última reunión del banco central antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Julie Smith, profesora del Lafayette College, cree que es probable que haya cambios en septiembre "y puede que otro más adelante en el año, después



Hoy también se darán a conocer los resultados de la inflación de mayo. BLOOMBERG

de las elecciones".

Sin embargo, en su opinión, las rebajas de tasas de la Fed en otoño serían "muy complicados debido a la interacción con la política estadounidense y las elecciones".

Aunque es casi seguro que el banco central mantenga las tasas sin cambios esta semana, los analistas de la Fed esperan que el llamado gráfico de puntos [dot plot] del Comité Federal de Mercado Abierto muestre una reducción en el número de recortes que las autoridades prevén para este año.

Claudia Sahm, exfuncionaria de la Fed y actual economista jefe de la gestora de inversiones New Century Advisors, afirmó que un dato decepcionante del IPC de mayo podría llevar a la Fed a reducir a uno los recortes de tasas.

La encuesta FT-Chicago Booth también puso de manifiesto la preocupación de los economistas por la creciente deuda fiscal de EE.UU.

La Oficina Presupuestaria del Congreso, organismo oficial estadounidense de control del gasto, declaró en mayo que la deuda federal alcanzaría el 166% del PBI en 2054.

"Ante la posibilidad de acontecimientos geopolíticos y la necesidad de responder al cambio climático, existe el riesgo de que aumente la presión al alza", afirmó Dynan\_

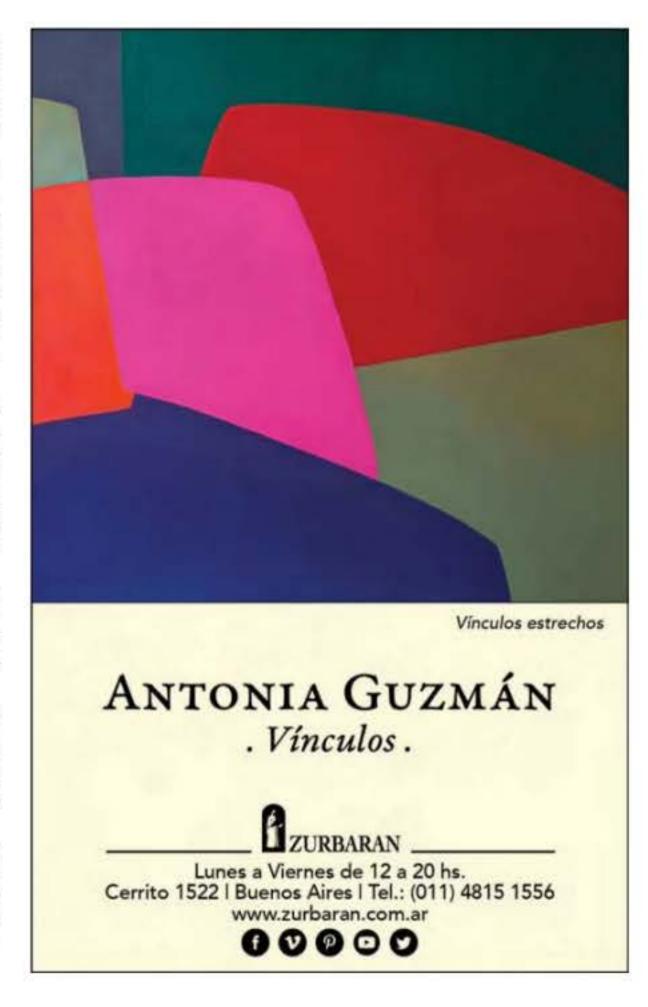





15°

MÁX 23°

### **B** Lado B

# Núñez, un barrio que se reinventa con una nueva 'microciudad'



Con 34 proyectos entre edificios corporativos, residenciales y educativos, la zona promete extenderse más allá y reinventar a todo el barrio

Con el desarrollo del Parque de la Innovación, la zona gana atractivo para las empresas. El sueño de la ciudad de 15 minutos.

\_\_ Ricardo Quesada

\_\_\_ rquesada@cronista.com

l Parque de la Innovación en los terrenos donde funcionaba el Tiro Federal, en Núñez, está cada vez más cerca de ser una realidad. Con 34 proyectos entre edificios corporativos, residenciales y educativos, la zona promete extenderse más allá, reinventar a todo el barrio y hacer realidad el sueño de la ciudad de 15 minutos, en la que todas las actividades están al alcance con apenas una breve caminata.

"Ya antes de la pandemia las oficinas estaban mirando el corredor Libertador con la inten-

ción de instalarse. Pero después la tendencia se aceleró. Y no es solo el proyecto del gobierno de la ciudad en los viejos terrenos del Tiro Federal, sino que la zona se amplía y ofrece viviendas, oficinas, instituciones educativas y espacios de esparcimiento. Hay una microciudad que se está gestando en la zona a la que bautizamos Distrito de la Convergencia", explica Facundo Benavente, Marketing Team Coordinator de Cushman & Wakefield, que junto con el estudio de urbanismo Urbanteo realizaron un reporte que destaca las transformaciones y el potencial del barrio.

El nombre fue elegido porque, según el informe, "en el Hoy, la zona cuenta con 406.432 m2 construidos. El 47% es residencial, 28% es corporativo y 25% edificios educativos. Está previsto que se sumen otros 479.544 m2 más.

área las nuevas oficinas destinadas a empresas de tecnología, convergen con los comercios y espacios de trabajo ya consolidados sobre Libertador y generan un ecosistema renovado y atractivo tanto para inversores como para residentes".

Hoy la zona cuenta con 406.432 m2 construidos, de los cuales el 47% es residencial, el 28% es corporativo y el 25% de edificios educativos. A futuro está previsto que se sumen otros 479.544 m2 más, que se distribuirán de la siguiente manera: 62% habitacional, 20% educativo y 18% corporativo.

En la práctica, hoy en el área delimitada por Monroe, las vías del ferrocarril Mitre, Crisólogo Larralde y el río trabajan más de 11.000 personas, viven más de 9000 y se educan casi 13.000. Una vez que se concreten los proyectos anunciados habría lugar para sumar más de 8500 espacios laborales, más de 14.500 habitantes y más de 11.000 estudiantes.

"Las funciones sociales básicas en una ciudad son trabajar, educarse, proveerse, mantenerse en forma y entretenerse. En ese lugar convergen todas las características que permiten a las personas un muy alto nivel de acceso a estas funciones en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta desde su lugar de residencia", agregó Herman Faigenbaum, CEO de Cushman & Wakefield Sudamérica.

La expectativa es que, además, las empresas que se radiquen allí hagan crecer la oferta de servicios. Con eso se generarían nuevos empleos que impulsarán el sector comercial y gastronómico.

En la actualidad, cerca de 50 empresas internacionales tienen sus oficinas en la zona. Además, hay 35 proyectos totales en el distrito de la convergencia, de los cuales 34 son en el parque de la innovación en rubro: residencial, corporativo de oficinas, educación, salud y usos mixtos.

Hit es una de las desarrolladoras que tiene dos proyectos en el futuro Parque de la Innovación. El primero, de 8000 m2 vendibles lo está haciendo junto con Sancor Seguros, con una inversión de u\$s 20 millones, y el segundo, de 15.000 m2 vendibles en conjunto con la marca de revestimientos Ilva y un desembolso de u\$s 35 millones...